# el Periócico

www.elperiodicodearagon.com | eparagon@elperiodico.com

## La DGA solicita al Estado suelos en Zaragoza para hacer 700 viviendas

El Gobierno de Aragón pide la cesión de los terrenos de la cárcel de Torrero para construir 100 pisos, los de la antigua Aceralia en el Picarral para 400 y una parcela del Actur para 200 • Pretende dedicarlos al alquiler a precios asequibles

PÁGINA 7



La Policía Nacional exhibe sus medios ante 5.000 escolares

El Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza vibró ayer con la exhibición ofrecida por la Policía Nacional ante la atenta mirada de 5.000 escolares llegados de 46 colegios que abarrotaban las gradas. Durante una hora y media, más de cien agentes realizaron ejercicios como la simulación de un disturbio o un asalto a un piso con rapel, la detección de explosivos, guías caninos o el perro robot Sira, entre otros. | PÁGINA 17

### FRENTE A LA FISCALÍA

### La Audiencia de Madrid avala la apertura de la causa de Begoña Gómez

Ve indicios «objetivos» de «intermediación» en las adjudicaciones a Barrabés

PÁGINA 26 \_\_\_\_\_

### MEMORIA DEMOCRÁTICA

### Teruel restaurará la cruz franquista de los caídos pese a la polémica con el Gobierno central

La ley estatal le obligaba a retirarla, la DGA se lo exigió y el ministerio ahora actuará

PÁGINA 9



### EMPIEZA EL 1 DE JUNIO

### La Feria del Libro reunirá a casi 500 autores en el Parque Grande de Zaragoza

Habrá 53 expositores y se han programado casi mil actos durante 9 días

PÁGINA 34 Y 35

### APROBADO EL PIGA

### La plataforma logística de Tamarite echará a andar antes del año 2026

El plan contempla la construcción de 240 viviendas públicas en el municipio oscense

PÁGINAS 2 Y 3 \_\_\_\_\_\_

### POLÍTICA SANITARIA

### Interior debe a Aragón más de 9 millones por la atención médica a presos

Las facturas sin pagar por parte del Gobierno central se acumulan desde el año 2013

PÁGINA 10

### TEMPORADA 2024-2025

### El Athletic pide a Ander Herrera que decida ya sobre su renovación

El jugador sigue a la espera de la llamada del Real Zaragoza

PÁGINA 40

### INVERSIONES ESTRATÉGICAS EN LA COMUNIDAD

## Luz verde a la plataforma logística de Tamarite para que opere antes de 2026

La DGA aprueba el PIGA para que Ponentia invierta los primeros 116 millones para urbanizar los terrenos y construir el apartadero ferroviario • Se levantarán cerca de 240 viviendas públicas para los 2.000 empleados

S. H. VALGAÑÓN / M. CALVO Zaragoza

La firma catalana Ponentia ya cuenta con todos los permisos para iniciar las obras de la plataforma logística de Tamarite de Litera, un proyecto llamado a convertir el Aragón Oriental en un polo industrial del transporte gracias a las conexiones ferroviarias y al pujante sector agroalimentario de las comarcas del este y la provincia de Lérida. El Consejo de Gobierno dio luz verde ayer el Plan de Interés General de Aragón (PIGA), la palanca que sirve para iniciar el desarrollo de una inmensa superficie - suma 165 hectáreas - donde se espera que recalen algunas de las principales compañías cárnicas y frutícolas de la zona para mover sus mercancías por tren. La iniciativa contempla la cesión de una parcela de 21.000 metros cuadrados para construir vivienda pública destinada a los cerca de 2.000 trabajadores que podrían llegar a trabajar en las empresas de la plataforma cuando esta opere a pleno rendimiento en las 140 hectáreas restantes.

La inversión inicial rozará los 120 millones de euros en la urbanización de los terrenos y en la construcción del apartadero ferroviario y la conexión por carretera, una obra que se dividirá en dos fases y que estará finalizada en 24 meses. El grueso de los trabajos comenzará en septiembre, según explican desde Ponentia a este diario, para que la actividad logística comience de forma parcial a finales de 2025, por lo que durante unos meses, hasta el verano de 2026, se compatibilizará con el final de las obras.

La plataforma cuenta con 140 hectáreas divididas en parcelas XXL, esas tan demandadas por las grandes compañías hoy, y que Ponentia ya está comercializando. De hecho, en su página web ya puede atestiguarse que tienen comprometidas las tres primeras parcelas, dos de menor entidad (de 20.000 y de 29.000 metros cuadrados) y una mucho mayor que suma 28 hectáreas. Según la



organización actual, el complejo se divide en 11 parcelas de distintos tamaños.

Sea como fuere, la joya de la corona de esta plataforma es la terminal ferroviaria que se construirá en la segunda fase del PIGA y que se constituye como el núcleo generador del conjunto. A partir del verano de 2026, podrían llegar a expedirse «entre 25 y 30 trenes de grandes dimensiones», siempre condicionado a la capacidad de la vía, señalan desde Ponentia. En esa fase posterior se aprobará la construcción de un cargadero ferroviario para expedición de trenes de 750 metros de longitud en la línea 200 Madrid Chamartín-Barcelona Estación de Francia, próximo a la estación de Tamarite-Altorricón. La mayor parte de la inversión inicial (unos 80 millones) se los llevará precisamente la infraestructura ferroviaria de nueva creación.

Además, la plataforma de Ponentia deberá compartir mercado

con otra infraestructura similar Las cifras ubicada a pocos kilómetros de allí, la Terminal Intermodal de Monzón (TIM). Explotada por el grupo Samca, comenzó su actividad el año pasado con el objetivo de mover unos 15.000 contenedores al año. Ambas están llamadas a cooperar para hacer La plataforma se del este de Aragón una potencia construirá con una logística que pueda emular al inversión inicial de 116 área metropolitana de Zaragomillones de euros. za. De este modo, la platafor-

La promotora prevé tener a

pleno rendimiento la

plataforma en el verano de

2026, cuando podría expedir

entre 25 y 30 trenes diarios.

ma logística, que inició su andadura administrativa allá por 2021, tiene un importante atractivo ferroviario, con el que Ponentia quiere conectar con la estación de tren más allá de los Pirineos, así como el transporte por carretera, dado que se ubica a los pies de la autovía A-22, en el eje Zaragoza-Barcelona.

Las estimaciones de la promotora rondan una suma de inversiones empresariales por valor de unos 400 millones de euros cuando el proyecte marche viento en popa, anclado en buena medida sobre el boyante sector agroganadero de la zona, donde se ubican cárnicas como el grupo Costa, Pini, Guissona o Vall Companys, además del importante sector frutícola. En total, podrían llegar a trabajar hasta 2.000 empleados en las 140 hectáreas disponibles.

Para dar cobijo a tal volumen de trabajadores sin saturar el mercado inmobiliario de la comarca (el municipio de Tamarite de Litera tiene hoy 3.400 habitantes), el PIGA contempla la cesión al Gobierno de Aragón y al ayuntamiento de la localidad de una parcela residencial de 21.000 metros cuadrados junto al núcleo urbano de Tamarite que tiene como finalidad la construcción de vivienda pública que sirva de alojamiento a los trabajadores.

El consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística, Octavio López, destacó ayer el impulso de este parque de viviendas como una iniciativa para «complementar la previsible demanda que llegará con la instalación de la plataforma». «Es algo diferencial en este polígono, porque aprovechamos para crear un núcleo de posibles suelos para vivienda», señaló López en la presentación del proyecto.

La previsión que maneja el Ejecutivo autonómico es la construcción de unas 240 viviendas en la zona. Los modelos, según comentó el consejero popular, distinguirán entre viviendas unifamiliares, «más destinadas para las familias que ya viven en la zona», y edificios de baja altura para apartamentos, «con el objetivo de acoger a los empleados que llegarán para trabajar en la plataforma logística».

«La promoción de vivienda es algo diferencial de este polígono», afirma Octavio López

Tamarite celebra el desbloqueo del expediente y cree que es su gran oportunidad

La noticia del desbloqueo de las obras de la plataforma logístico fue muy celebrada ayer en el seno de la comarca de La Litera. Sandra González, alcaldesa de Tamarite de Litera, calificó de «una enorme oportunidad y una gran noticia» la aprobación del PIGA, que se había retrasado algunos meses con el cambio de Gobierno en el Pignatelli y algunas ralentizaciones en obras de los alrededores del proyecto. «Es una inversión muy fuerte para la población y la comarca, además de para la provincia de Lérida. Estamos expectantes por ver el inicio de las obras pero muy confiados en que las empresas van a apostar por La Melusa, gracias a la conectividad que ofrece. Vamos a poder aprovechar al máximo los recursos de nuestra zona, desde la fruta a las cárnicas, y poder sacarlos al exterior», señaló la alcaldesa.

### RAFAEL PERIS

### Director general de Ponentia

Es el hombre al mando del macroproyecto que quiere convertir La Litera en un polo logístico y el representante de los inversores catalanes que ya cuentan con el PIGA para desarrollar el proyecto.

## «Trabajamos en conectar por tren Tamarite, Centroeuropa y China»

M. C. L. Zaragoza

### — ¿Cuándo van a comenzar las obras?

— El grueso de las obras va a empezar el 1 de septiembre, aunque durante el mes de julio habrá algún acondicionamiento de alguna zona, como la retirada de postes de electricidad o telefonía, cosas menores. Queremos terminar la primera fase en 12 meses y la segunda, que es la definitiva y contempla la terminal ferroviaria, en otros 12 meses adicionales.

#### — Y la actividad, ¿cuándo comenzará?

— Confiamos en empezar en unos 18 meses a partir de ahora, expedir trenes a finales de 2025 aunque sea sin la terminal acabada. Y la operativa al 100% para el verano de 2026.

### — Tienen ya comprometidas tres parcelas, una de ellas de 28 hectáreas. ¿Para quién son?

— Tenemos compromisos con varias empresas pero no puedo dar nombres. Hay infinidad de contactos y hay mucho interés. La zona es de interés para empresas porque disponemos de parcelas de gran tamaño y buenas comunicaciones con una terminal ferroviaria a pie de una autovía. Ha despertado el interés de empresas que buscan grandes formatos.

#### — ¿A qué sectores buscan para llenar la plataforma?

— En los estudios de mercados previos al proyecto ya detectamos un interés muy importante para mejorar esas comunicaciones y el brazo logístico de las empresas del sector agroalimentario en las comarcas de la provincia de Lérida y del oeste de Aragón. No descubro nada si digo que hay grandes mataderos y mucha fruta.

### — ¿Va a ser la gran plataforma logística de Lérida?

 No es ningún secreto que nuestra empresa es de Lérida y



Rafael Peris, en una imagen cedida.



### Optamos a varias ayudas de Europa que suman 15 millones de euros para la terminal ferroviaria

que allí está nuestra sede social con el objetivo de un área de influencia en la provincia y en todo el este de Aragón. La verdad es que a nivel social y empresarial no hay divisiones territoriales. Esto es la cuenca del Ebro y el intercambio económico entre las dos partes es el día a día. No hay más problema.

— ¿La inversión es totalmente privada? Se desconoce quiénes

### son los socios de la firma.

— No tengo permitido decirlo. Nosotros nos hemos planteado esto como una inversión privada al 100%. No hemos pedido nada al Gobierno de Aragón ni a nadie, aunque sí hemos pedido subvenciones a Europa para las terminales ferroviarias. Es un fondo llamado CEF Transport y optamos a 15 millones de euros.

### — El de Ponentia va a tener que convivir con otro polo logístico que ya ha comenzado a funcionar: la terminal intermodal de Monzón que explota el grupo Samca.

— Nuestra voluntad es colaborar con todo el mundo y más con nuestros vecinos. Sí es cierto que estamos hablando de dimensiones diferentes, sin ánimo de molestar a nadie. Nosotros montamos una terminal ferroviaria de alta capacidad para cargar trenes de hasta 750 metros de largo con cinco vías de recepción y expedición y cuatro vías de carga. Podremos llegar a despachar entre 25 y 30 trenes diarios en los momentos de máxima capacidad. Otra cosa será la capacidad de la vía.

### — ¿Qué relación mantienen con los puertos de Valencia, Barcelona, Tarragona o Bilbao?

— Hemos mantenido contactos pero muy preliminares. Más que a puertos, nuestro foco está en el transporte a destino intereuropeos. Hemos comprobado que desde aquí el transporte a los puertos se realiza en camión, pero la ruta hacia el centro y el norte de Europa en tren es mucho más competitiva.

#### — ¿Qué destinos tienen ya autorizados?

— Adif nos ha dado luz verde a dos destinos en Francia, Calais y París, a través de Portbou e Irún. Ahora estamos estudiando otros destinos: el norte de Italia en la zona de Milán, el centro de Europa a través de Colonia y el norte del continente, por Rotterdam. Además, buscamos a través de Duisburgo (Alemania) conectar por tren con China, dado que desde allí salen 50 trenes semanales hacia distintos destinos del país. Tenemos que negociar directamente con los destinos.

### — ¿China?

— Es uno de nuestros objetivos porque existe una demanda tanto en producto de exportación como de importación. El tiempo de tránsito en tren es la mitad que en barco, unos 17 o 18 días. Llegan sobre todo productos de consumo, como electrónica, textil o recambios para la industria.

### — ¿Qué importancia jugaría el paso transfronterizo por Canfranc?

 Desatascar esa nueva vía de acceso a Europa sería una maravilla, para nosotros sería casi mágico, como para el resto de terminales de Aragón.

**EDITORIAL** 

### El patinete, un vehículo más

La reforma de la ley de seguros de automóvil obligará a que los conductores de patinetes eléctricos contraten un seguro que por lo menos cubra los daños ocasionados a terceros y a que los vehículos cuenten con una matrícula o método similar que permita identificarlos en caso de sanción o accidente. Estas exigencias, con todo, difícilmente serán efectivas antes de 2026. Aún es necesario aprobar la reforma en las Cortes y desarrollarla en forma de reglamento. Se trata de una consecuencia prácticamente automática de una directiva europea de 2021, que otorga la condición de vehículos de motor tales a los patinetes eléctricos (no a las bicicletas con asistencia eléctrica al pedaleo). Pero también es un paso más en la progresiva integración de estas nuevas formas de movilidad personal en el cada vez más variado ecosistema del tráfico urbano.

Igual que el regreso de la bicicleta a las calles como forma de transporte cotidiano unos años antes, y ya no solo como práctica deportiva, recreativa o infantil, el boom del patinete iniciado en 2017 se enfrentó a prejuicios de décadas de monopolio motorizado. También chirrió por la falta de normativas claras, de buenas prácticas interiorizadas por parte de sus usuarios y de una delimitación clara y segura de espacios entre coche, vehículos ligeros y peatones que facilitara su convivencia. La normalización de esta coexistencia está siendo lenta y accidentada.

Desde el punto de vista de la reglamentación de Tráfico, tras normativas pioneras de algunos municipios, ya desde 2021 se empezó a poner orden, con la obligación del casco, el veto a su circulación por vías interurbanas y aceras peatonales y la exclusión de los modelos que no superen unos requisitos técnicos precisos a partir de enero de 2027. Pero la efectividad de estas normas de disciplina viaria aún deja mucho que desear. La actividad sancionadora de las policías locales, las decisiones municipales (cada vez más restrictivas) sobre en qué áreas el patinete es compatible con el peatón y en cuáles no y la responsabilidad de los conductores debería acabar consiguiendo una convivencia pacífica. Pero un flanco que había quedado descubierto se regula ahora, al proteger a las potenciales víctimas de accidentes provocados por patinetes al obligar a que los conductores tengan seguro de responsabilidad civil. Una vez normalizada su presencia en las calles como un vehículo más, no tiene por qué librarse de las obligaciones que pesan sobre otros medios de transporte.

Las primas de los seguros (actualmente, a título voluntario, se mueven entre los 20 y 80 euros anuales) lógicamente serán proporcionales al riesgo potencial; mucho menor al de vehículos sobre cuatro ruedas. No deberían ser pues un obstáculo para la implantación de una forma de movilidad que ha acabado por resultar especialmente bien adaptada a las necesidades de usuarios de renta baja y que contribuye a la transformación sostenible de la movilidad urbana. Un impedimento mucho mayor es el veto por motivos de seguridad que impide su uso combinado con el transporte público. Una vez asegurado el control de las condiciones técnicas de estos vehículos, habrá llegado el momento de plantearse la conveniencia o no de mantener esta prohibición.

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los artículos exponen posturas personales

### el Periódico

### PRENSA DIARIA ARAGONESA, SAU

Directora gerente: Cristina Sánchez. Jefa de Marketing y Promociones: Marta Cagigas. Redacción, Administración, Distribución y Publicidad: Calle Hernán Cortés, 37. 50005 Zaragoza. Teléfono de centralita: 976 700 400.

## Bandazos intransigentes

El escritor y filósofo Fernando Savater reconocía hace unos días haber dado bandazos políticos a lo largo de su vida. Ha cambiado de filas unas cuantas veces. En los años 80 apoyaba a Herri Batasuna, después al PSOE, pasó también por UpyD y Ciudadanos, y actualmente cierra la lista electoral del PP para las europeas. Haciendo campaña precisamente en un acto organizado por los populares criticaba abiertamente los indultos del Gobierno de Sánchez a los independentistas aseverando que

España no es un país seguro si se amnistía a delincuentes en contra de la mayoría de los españoles. Este argumento será compartido por muchos ciudadanos, como así han demostrado cuando han salido a la calle a protestar, sin embargo, choca con lo que el mismo Savater hizo hace casi dos años, que fue firmar a favor del indulto de José Antonio Griñán tras ser condenado por el caso de los EREs de Andalucía. Se alegraba, decía

públicamente, del desmantelamiento del «indecente tinglado clientelar de los socialistas andaluces» y condenaba las «faltas» del expresidente andaluz, pero prefería no verlo entre rejas. Le caía simpático de una etapa anterior en una revista hípica donde le leía crónicas «excelentes».

Savater es uno de los muchos españoles que han transitado por distintas sensibilidades políticas, llamémoslo así. De la izquierda independentista a la derecha más patriótica. Están en su derecho de ir y venir hacia donde consideren ideológicamente, faltaría más. Lo que sorprende es su intransigencia con opiniones distintas. Parecen no estar dispuestos a hacer la más mínima concesión a quienes ahora se sitúan en el lugar que ellos ocuparon hace tres décadas. Sus ataques son duros y sus posiciones, inflexibles. Ni intentan comprender ni se esfuerzan por encontrar lugares comunes. Buscan la confrontación y la división, se han convertido en los más intolerantes de todos, los

más incendiarios, los más extremistas.

Entender ese encallamiento por parte de quien incluso un día pensó lo mismo que hoy critica puede explicar el ambiente político existente. Si hace un tiempo pudimos pensar que el tono faltón, macarra y demagogo sería temporal, podemos concluir que se ha convertido en norma. Hasta asuntos de gran trascendencia en los que los principales partidos estaban de acuerdo como el reconoci-

miento de Palestina acaban constituyendo armas arrojadizas. Tampoco ayuda que el líder del PP calle ante provocaciones mayúsculas como el viaje de Santiago Abascal a Jerusalén para reunirse con Netanyahu en busca de una fotografía para colocar al presidente de Vox en un escalafón institucional que no tiene. Campaña electoral permanente.





**EL TRIÁNGULO** 

CAROLINA

GONZÁLEZ

### LAS RADIOGRAFÍAS

### Una infraestructura de referencia para Aragón

El Gobierno de Aragón dio ayer un impulso definitivo al futuro puerto seco de Tamarite que está llamado a ser un referente a nivel nacional y a poner en el mapa a todo un entorno que, por el efecto



El consejero Octavio López anunció el PIGA ayer.

arrastre, se verá beneficiado. Es un proyecto ambicioso que ofrecerá una salida más ágil a la producción industrial, aumentará las exportaciones y para los municipios de alrededor supondrá más población y empleo, hasta 2.000 puestos de trabajo.

### Suelo público para hacer vivienda donde se necesita

Aragón está decidido a llevar a cabo su plan de vivienda anunciado para esta legislatura. Se trata de uno de los puntales de la DGA este mandato. La reunión La reunión con la ministra del ramo, Isabel Rodríguez,



Isabel Rodríguez es la actual ministra de Vivienda.

sirvió para pedir la cesión de suelo público del Estado en la comunidad con el fin de construir más viviendas. Pese a las discrepancias con el Gobierno por otros asuntos, la propuesta parece razonable, disponer de terreno para agilizar la construcción.

### REDACCIÓN DE EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

Director: Ricardo Barceló, Subdirector: David López. Redactores jefes: Gonzalo de Domingo (Producción y Diseño) y Sergio Pérez (Deportes). Áreas: Carlota Gomar, Ana Lahoz y Laura Carnicero (Aragón), Daniel Monserrat (Cultura), Alicia Revuelta (Suplementos y especiales), Javier Fajarnés (Responsable de canales), Juan Carlos Garza (Cierre), Laura Rabanaque (El Periódico del Estudiante) y Jaime Galindo (Fotografía).

Número 12.170 Depósito Legal Z2126-90. Controlado por OJD. Miembro de la Asociación de Editores de Diarios Españoles.

el Periódico de Aragón Jueves, 30 de mayo de 2024

### Cara de asco



PARECE UNA TONTERÍA JUAN TALLÓN

El miércoles fue un día como cualquier otro, más o menos. Transcurrió bajo una normalidad tan minuciosa que se confundía perfectamente con un martes, la clase de día que, a última hora, acudes al dentista. Es lo que hice con mi hija, a la que acompañé a una revisión. Una revisión es un exceso de normalidad, tras el que se confirma que las cosas al final son un calco del principio. La odontopediatra, sin embargo, nos alertó de la necesidad de practicar lo antes posible la extracción de un par de piezas que deberían haberse caído por sí mismas, y que estaban provocando que las nuevas creciesen torcidas. De pronto, resultaba del todo imposible que el miércoles se confundiese con el martes. Era miercolísimo. Siguiendo instrucciones, nos dirigimos a admisión a pedir cita.

Helena no estaba en absoluto impresionada por la palabra «extracción». No iba a ser la primera vez. Hacia dos meses le habían retirado dos dientes de leche que entorpecían el desarrollo de los definitivos. El fantasma del dolor, que en aquel momento la había rondado, ahora se había esfumado por completo. Nada había que temer. Bromeamos sobre ello mientras una chica buscaba una fecha. Meneaba de vez en cuando la cabeza, gesto característico del escepticismo. Parecía no existir un resquicio en la cargada agenda de la odontopediatra. «Tenemos un hueco mañana a las seis y media. ¿Os va bien?», preguntó con el rostro iluminado. «Perfecto. Podemos. Genial», respondí rápidamente. Miré a Helena, que de repente tenía otro semblante.

«¿Mañana?», me preguntó con cara de asco. «Mañana es demasiado pronto, papá», añadió. No sabía cómo la entendía. Hay un tipo de planes, o compromisos, que uno sobrelleva porque se sitúan en un futuro no demasiado inmediato. No proyectan su sombra sobre las preocupaciones del ahora. De ellos esperas que se demoren, que tarden mucho en llegar. A mí me pasa: a menudo digo «Sí» a algunas propuestas porque se trata de charlas, conferencias, mesas redondas lo bastante alejadas en el tiempo —tres, cuatro meses—como para tener la sensación de que ese día no llegará nunca, y que no hay razón para angustiarse. Para el caso, no existe casi diferencia entre aceptar y rehusar la invitación.

Pero incomprensiblemente, ese día empieza a acercarse, a echarte el aliento en el cogote, se transforma en una atmósfera cargada, se asoma a tu pensamiento de vez en cuando, como un lejano rayo. Cuando restan un par de semanas aún te dices a ti mismo, es decir, te mientas, que falta bastante tiempo. Puedes pensar en otra cosa, participar de la ficción que a veces representa la esperanza. No estás tranquilo, pero no estás inquieto. Todo tiene solución. Pero entonces ya no quedan dos semanas, sino una, y tú te llevas las manos a la cabeza. No hay autoengaño que valga. El golpe de realidad te zarandea. Cómo el futuro acaba volviéndose una vulgaridad tan palpable, te lamentas. Ya no eres capaz de pensar en otra cosa. Qué broma pesada es este, qué chiste, qué traición. Qué asco. Sinceramente, preferirías que te arrancasen una muela.

Juan Tallón es escritor y periodista

## Amabilidad, comprensión, optimismo

EL ARTÍCULO DEL DÍA

RAFAEL

SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Hace unos días, cuando realizaba mi acostumbrado paseo matutino por las afueras del pueblo, me encontré con un pastor que sacaba las ovejas del redil. En ese momento asistí a un espectáculo de gran tensión, las ovejas que salían del aprisco en tromba y con una velocidad considerable fueron conducidas con gran maestría por varios perros que hicieron su labor de un modo tan elegante que quedé fascinado. Lo hablé con el pastor y me dijo que el trabajo de estos animales es impagable. A raíz de esta

conversación salió a la palestra que un buen perro es una excelente compañía para cualquier persona. Es más, me llegó a decir que, según su experiencia, a veces recibe más afecto de estos animales que de los humanos. Total, que de los animales pasamos a hablar de las personas, y en nuestra conversación emergieron tres palabras muy necesarias en la sociedad de hoy, que fui rumiando el resto del camino: amabilidad, comprensión y optimismo.

Mi pertenencia a la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía me ha supuesto un acercamiento hacia aquellas temáticas relativas a la In-

teligencia Emocional, gracias a los interesantes congresos que sobre esta materia se vienen realizando en los últimos años. Por eso, mi reflexión acerca de estas tres palabras ha tenido para mí un eco mental cuya resignificación me ha llevado a conexionar estos términos con el corazón o el llamado mundo de los afectos y la inteligencia como ámbito de la razón.

La amabilidad es una acción intencional. Somos amables porque queremos serlo, sale de nuestro interior. Se nota cuando la amabilidad nace del corazón porque es sincera, abierta, sonriente y empática. Cuando una persona habitualmente se comporta con amabilidad con todos es porque su corazón está en paz consigo mismo y con los demás; en cambio, las personas que no son amables arrastran un desencuentro consigo mismas, no se quieren y ese conflicto personal lo reflejan en su relación con los otros. En estos casos solemos decir que la persona está amargada, todo lo critica, todo lo ve mal, nada funciona bien, todo el mundo es odioso. Vivir la amabilidad conlleva de manera consciente la expresión de los afectos hacia el otro, sabiendo que esto le hace bien al prójimo y a uno mismo. Suele ocurrir que cuanto más amable se es, más grande se va haciendo el corazón, que tiene una capacidad ilimitada para amar.

La amabilidad está en sintonía con otro valor impor-

tante: la comprensión, que nace de la conjunción entre el amor y la razón. Quien cultiva la amabilidad es capaz de comprender al otro, y lo hace abrazando su situación personal, penetrando de manera inteligente en la profundidad de su ser y considerándole un igual en dignidad. Así, se acepta al otro por la persona que es, no porque sus ideas o conductas puedan ser contrarias a la propia. Con esta argumentación podríamos decir que la amabilidad y la comprensión son dos valores humanos intrínsecamente unidos. Esta conexión se produce gracias a la conjunción del corazón y de la mente.

Cuando el corazón está abierto a los afectos y la razón dispuesta a comprender, vemos el mundo con otra mirada. Por ello, el optimismo es propio de quienes practican la amabilidad y la comprensión; y el pesimismo crónico habita en las mentes y en los corazones cerrados.

Este paseo matutino en el que rumié las palabras amabilidad, comprensión y optimismo me llevó a la conclusión de que en la sociedad de hoy es preciso que el corazón y la mente de la gente esté con puertas y ventanas abiertas, dispuestos a respirar la fragancia de los afectos sinceros, la luz de la razón que nos permite comprender y el optimismo que nos abre la puerta a la esperanza.

Rafael Sánchez Sánchez es antropólogo y pedagogo social

La única aportación del alcalde de Palma al desentrañamiento de la tragedia del Medusa Beach Club ha consistido en prohibir las «elucubraciones» sobre lo ocurrido. Jaime Martínez no decretó un minuto de silencio, sino seis días de mutismo hasta la fecha. En este plazo que suma y sigue, las autoridades por lo visto incompetentes no han aportado ni un solo dato sobre lo ocurrido, concediendo un plazo generoso para la destrucción y fabricación de pruebas. Tampoco han sido convocados a explicarse los responsables de un edificio que ha hundido el prestigio internacional de Mallorca, llevándose por delante las vidas pertinentes, hasta el punto de que su mensaje autoexculpatorio por Ins-

Al censurar las «elucubraciones», Jaime Martínez no solo prohíbe a los familiares de los fallecidos que se pregunten por las causas de lo ocurrido. Se desentiende asimismo de los pal-

tagram se queda a un paso de recla-

mar un premio a la diligencia.

Los muertos no elucubran, señor alcalde



LA COLUMNA MATÍAS VALLÉS

mesanos que se sienten lógicamente concernidos, por la nula vigilancia que el ayuntamiento lleva a cabo de los inmuebles amenazados de ruina.

Los muertos no elucubran, señor alcalde. Se está acusando sin las pruebas que ustedes ocultan, pero con cadáveres. Es notorio que cualquier juez que investigue el monopolio de la Playa Palma tiene garantizados diez años de cárcel impuestos por sus colegas, también es de suponer que la investigación será llevada a cabo por los funcionarios policiales especializados en la protección de magnates y en la lectura de periódicos, con el desenlace previsible. Martínez, que es arquitecto con otros dos arquitectos en su primer grado familiar, acierta al propagar a la población el miedo a salirse de los raíles y a concluir por su cuenta que la cuádruple muerte exige la demanda de responsabilidades. La metáfora del minuto de silencio es que calladitos estáis más guapos, pero hay gente que no aprende. Por tanto, Cort debe ir un paso mas allá de la denuncia de «elucubraciones» criminales, para culpar a las víctimas de haberse colocado irresponsablemente en peligro. ■

Matías Vallés es periodista

## Europa en las aulas

No puede hablarse de educación 'europea', pero sí de convergencia y de valores compartidos

El Tratado de Roma (1957) no recogía una referencia directa a la educación formal, que se consideraba cuestión de cada Estado. Y si bien es cierto que ya se planteaban propuestas comunitarias en el *Informe Janne* (1973) y en las valiosas aportaciones de J. Delors, la educación no se incorporaría a un tratado europeo hasta Maastricht (1992) y con tres artículos significativos: uno, instando a los países

miembros a «desarrollar la dimensión europea de la enseñanza, especialmente a través del aprendizaje y difusión de las lenguas, favorecer la movilidad de estudiantes y profesores y promover la cooperación entre los centros docentes» (art. 126); otro específicamente dedicado a la formación profesional (art. 127); y un tercero sobre investigación y desarrollo tecnológico (art. 130) que afectaba directamente a las universidades.

Poco antes se había puesto en marcha el Programa Erasmus (1987) para la permeabilidad del talento entre fronteras y luego vendrían las declaraciones de la Sorbona (1998) y de Bolonia (1999) para la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y el Marco Europeo de las Cualificaciones (EDF-MEC, 2008) para el aprendizaje permanente y la movilidad profesional, al que seguiría el marco para las lenguas y el de competencias digitales. Y, además, los miles de millones repartidos durante años a través

de los distintos fondos europeos.

Es verdad que, a día de hoy, siguen siendo grandes las diferencias entre los sistemas educativos de los países de la UE, al menos en su estructura y especialmente en la configuración de los estudios secundarios (Eurydice. Datos y cifras. 2022-23). Que los resultados en evaluaciones internacionales (Pisa, Timss, Pirls, etc.) difieren notablemente de unos a otros. Que varían las condiciones laborales, e incluso el estatus profesional, de los docentes o la dependencia orgánica de centros según el grado de descentralización existente en cada país. Y podrían añadirse más diferencias por historia, cultura, etc. Pero conviene también recordar que la labor principal de las instituciones europeas se basa en apoyar, coordinar y complementar las acciones de sus Estados miembros (Tratado de Funcionamiento de la UE, art. 165 y 166), una misión que solo pueden hacer respetando las competencias nacionales.

Tenemos mucho en común y eso (lo común) es lo que habría que potenciar y (en lo posible) llevar a la organización y funcionamiento de nuestro sistema educativo y a la realidad cotidiana de las aulas.

Por las administraciones públicas: mejorar y ampliar los programas transfronterizos existentes y avanzar hacia nuevos proyectos para configurar (de verdad) un Espacio Europeo de Educación. En Erasmus+, por ejemplo, programa que este período (2021-2027) hace especial hincapié en la inclusión social, la doble transición ecológica y digital y el fomento de la participación de los jóvenes en la vida democrática. O en la revisión

del modelo de dirección de los centros educativos, conjugando la gestión de recursos con el liderazgo y la dinamización pedagógica. O en la potenciación de la formación profesional, como se pretende con la Ley de FP (LO 3/2022) de nuestro país. O la internacionalización de nuestras universidades, con la creación de las llamadas «universidades europeas» mediante alianzas

de campus de varios países. O la formación de redes transnacionales en investigación. Y así en muchos otros ámbitos.

Por los centros educativos y el profesorado: integrar las materias relacionadas con la UE en los currículos escolares. La legislación educativa española ha incorporado las competencias clave y, atendiendo a la Recomendación del Consejo Europeo (2018), las competencias específicas, los descriptores ope-



Como se indica en la exposición de motivos de la Lomloe (LO 3/2020), «compartimos los objetivos fijados por la UE» y el currículo español actual está alineado con los esquemas europeos. Con esa norma en la mano, en todos los centros educativos se puede enseñar qué es y qué valores transmite la integración europea y esos planteamientos debieran incorporarse a los proyectos educativos y curriculares de los centros.

Uno de los «padres» de la actual Europa, Jean Monnet, en una entrevista publicada poco después del mayo del 68 decía: «si volviese a comenzar, empezaría por la educación». Tomemos nota. Porque nunca es tarde. ■



JESÚS JIMÉNEZ

Jesús Jiménez es vicepresidente del Consejo Escolar del Estado

### CARTAS

#### IA

### Un fenómeno social

Gema Abad Ballarín CAMPO (HUESCA)

En cuanto a lo que al Chat

GPT se refiere, sin adentrarme mucho en si puede ser de gran ayuda o, por el contrario, no demasiado beneficioso a la hora de utilizarlo los niños, me pregunto si cuando van a hacer un trabajo sobre un determinado tema no es mejor recurrir a la comprensión lectora, a la capacidad de síntesis y a la memorización, entre otras cosas. Por otro lado, ¿estamos preparados los mayores si aún no tenemos la información y las herramientas necesarias para que estas tecnologías formen parte de un futuro cercano en las familias y en las escuelas? Hay especialistas que dicen que la IA puede adaptarse a la manera de aprender de cada uno, haciendo el aprendizaje más óptimo y logrando el máximo rendimiento. Sé que los docentes la van utilizando y me consta que les ayuda a reforzar los conocimientos que ya tienen. Sin embargo, creo que el éxito de estas aplicaciones con los más jóvenes consiste en educar a las generaciones venideras que las usarán como herramientas. Lo que sí que es una certeza es que este proceso parece imparable y que no se trata de algo que vaya a difuminarse con el tiempo. Así pues, ayudemos a la juventud a estar más preparada para la sociedad del futuro.■

### **GUERRA**

### ¿Qué lleva al ser humano a tanta destrucción?

Pilar Valero Capilla ZARAGOZA

Cuesta expresar los sentimientos que embotan el cerebro viendo imágenes de la guerra en el televisor de tu casa. La mesa llena de alimentos variados sin que falte la armonía familiar mientras

las víctimas pasan hambre nos hace cargo de conciencia. Las imágenes emiten un edificio en el que sólo quedan pilares sujetando un pedazo de tejado tras la caída de una bomba lanzada por el enemigo. Por una ventana medio derruida un niño pide auxilio llamando a su familia, desnudo, con el rostro cubierto de polvo y sangre. Su imagen se me queda grabada. Seguimos comiendo, hacemos comentarios de esa tragedia. ¿Qué lleva al ser humano a tanta destrucción? Me pregunto si esos dirigentes con mano de hierro fueran avatares o robots creados por el ser humano en laboratorios, mal programados, defectuosos, sin entrañas, habría que arrojarlos a la chatarra para reciclarlos con alma y emociones.■

### El hambre Martina P. Cuéllar ZARAGOZA

El otro día escuché en la radio a un gazatí residente en España decir que en Gaza un tomate o una cebolla son artículos de lujo, entendí que por su carencia y por su elevadísimo precio. Allí se pasa hambre y muere gente de hambre, sobre todo niños. No hay desgracia mayor que ver morir a un hijo de hambre. En nuestro supermercado tenemos variedades de tomates y de cebollas para aburrir y algunas son artículos de lujo por su precio, pero podemos comprarlos. Nuestros niños incluso están superalimentados. Ayer compré un tomate grande que me costó tres euros (más de cuatro euros el kilo) con el que hicimos una rica ensalada acompañada de cebolla abundante y olivas negras para toda la familia. Nosotros somos muy afortunados porque no pasamos hambre, porque desconocemos qué es el hambre, y nos molesta que alguna estantería del supermercado se encuentre vacía un día y nos tengamos que ir a casa sin el producto que pretendíamos comprar y que al día siguiente estará ya a disposición del consumidor. A menudo hacemos una montaña de un grano de arena. ■

ENTRE TODOS. Hernán Cortés, 37. Zaragoza, 50005

Puede leer más cartas de los lectores y publicar sus artículos en:

www.elperiodicodearagon.com. Contacto: eparagon@elperiodico.com

### **Encuentro bilateral**

## La DGA solicita suelos al Gobierno para construir 700 viviendas en Zaragoza

Octavio López insta a la ministra Isabel Rodríguez a que el Estado ceda hasta tres parcelas para levantar pisos destinados al alquiler público • En su listado aparece la antigua cárcel de Torrero o Aceralia

SERGIO H. VALGAÑÓN Zaragoza

El Gobierno de Aragón solicitó ayer al Gobierno de España suelos en la ciudad de Zaragoza para construir cerca de 700 viviendas. La reunión entre Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, y Octavio López, consejero del ramo en el Ejecutivo autonómico, se saldó con esta petición y con la intención de ambas partes de solucionar uno de los mayores retos que hoy las instituciones deben resolver.

El encuentro, que suponía la novena reunión bilateral de Rodríguez en materia de Vivienda, tuvo lugar en la sede ministerial. El consejero Octavio López aprovechó la ocasión para presentar el ambicioso Aragón Más Vivienda, el programa que la DGA, liderada por Jorge Azcón, ha puesto en marcha para los próximos seis años para abordar este problema.

Algunas de las propuestas que baraja el Gobierno de Aragón en esta solicitud al Ejecutivo de Pedro Sánchez derivarían en la construcción de cerca de 700 viviendas en Zaragoza. El ojo, por ahora, se ha puesto en los terrenos de la antigua Aceralia, donde las previsiones cifran en 400 las viviendas que hoy son propiedad de la Sareb. La antigua cárcel de Torrero, hoy el Centro Social Okupado Kike Mur, es otra de las posibles localizaciones. Ese terreno, propiedad del Ministerio del Interior, podría albergar cerca de un centenar de viviendas. El último espacio vigilado para el impulso de nuevos pisos se encuentra en el barrio del Actur, en unos terrenos en los que se podrían llegar a edificar casi 200 nuevos pisos.

Sin respuesta oficial todavía a esta solicitud, el Ministerio de Vivienda sí que ha tomado en consideración el planteamiento del departamento autonómico. El equipo de Isabel Rodríguez estudiará la posibilidad de llegar a acuerdos sobre estos y otros terrenos para potenciar la construcción de vivienda pública en Aragón.

La propia Isabel Rodríguez, al término del encuentro bilateral, afirmó que «la solución al proble-



La cárcel de Torrero es una de las localizaciones estudiadas para generar cerca de 100 viviendas, un terreno del Ministerio del Interior.

ma de la vivienda debe trascender a políticas partidistas». Rodríguez limaba así, a través de la gestión, las evidentes asperezas que hoy marcan la relación entre PSOE y PP a nivel nacional. «Nos necesitamos todos y todas para dar cumplimiento a este mandato constitucional», aseveró la ministra, que ofreció «un canal abierto permanente a todas las comunidades autónomas desde la más absoluta lealtad institucional».

### La visión de la DGA

«He tenido la oportunidad de explicarle a la ministra nuestro plan de vivienda y los programas autonómicos que vamos a poner en marcha, un proyecto que precisa de suelo para lograr un mayor impacto y contribuir de mejor manera a la solución del problema de la vivienda en nuestra comunidad autónoma», declaró Octavio López ante los medios de comunicación minutos después de terminar la reunión con Isabel Rodríguez. El «La solución al problema de la vivienda debe trascender a partidismos»

ISABEL RODRÍGUEZ MINISTRA DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA

«Hay que activar la maquinaria de promoción para ayudar a emanciparse a 47.000 jóvenes»

OCTAVIO LÓPEZ CONSEJERO DE FOMENTO, VIVIENDA, MOVILIDAD Y LOGÍSTICA responsable de Vivienda en el Gobierno de Aragón mantuvo que el objetivo es «emplear todos los instrumentos al alcance para poner en marcha una maquinaria de promoción de vivienda pública que no pare hasta solucionar la papeleta a esos 47.000 jóvenes que a día de hoy no saben cómo emanciparse de casa de sus padres por la situación del mercado de la vivienda y el endurecimiento del acceso a avales y créditos bancarios».

En ese sentido, López manifestó la solicitud de suelos que había lanzado al Gobierno central: «Le he dicho a la ministra que yo he puesto al servicio de la solución todo lo que tengo, como es el caso de los mejores suelos de Zaragoza capital, y por eso confío en que el Gobierno central ponga al servicio de la causa suelos de Defensa, de la Sareb y del Sepes».

El encuentro, que ambos representantes destacaron como agradable y productivo, también sirvió para que el Gobierno de Aragón presentase en sede ministerial el proyecto de Ley de Vivienda que el Ejecutivo autonómico espera aprobar antes de que acabe el año, para su entrada en vigor en 2025. En este punto, López señaló «no estar de acuerdo con la ley estatal», pero sí destacó algunos puntos interesantes para la política habitacional del Gobierno de Aragón, como el artículo que «permite dedicar los suelos dotacionales infrautilizados a vivienda dotacional pública».

Josema Molina

La otra gran diferencia destacada por el consejero de Vivienda del Gobierno de Aragón fue la acción con la que mejorar la situación de crisis de vivienda que se vive en las zonas más tensionadas. López volvió a insistir en que la propuesta de la DGA es promover vivienda pública destinada al alquiler asequible. El Ejecutivo autonómico presentará pronto su plan específico para una treintena de municipios aragoneses. 8 Jueves, 30 de mayo de 2024 el Periódico de Aragón

## un año más...



...El Periódico de Aragón convoca la 30 edición de los Premios Aragoneses del Año



Empresa III Valores Humanos III Ciencia y Tecnología III Deportes III Cultura III Premio 30 Aniversario

### Ahora tú eres el protagonista

Ya puedes participar en la elección de los Aragoneses del Año y votar a tus candidatos favoritos en nuestra edición digital

elperiodicodearagon.com





Gala de entrega de premios: martes, 4 de junio, a las 20 horas - Auditorio de Zaragoza - Sala Mozart

Organizan:













Aragón | 9 el Periódico de Aragón Jueves, 30 de mayo de 2024

### MEMORIA DEMOCRÁTICA

## El Ayuntamiento de Teruel restaurará una cruz franquista que debe retirar

El PSOE turolense denuncia una modificación presupuestaria de 31.000 euros y el Gobierno central estudia cómo retirar el monumento

MARCOS CALVO LAMANA Zaragoza

El Gobierno central estudia aplicar la ley de Memoria Democrática estatal para retirar la cruz del Seminario de Teruel, un símbolo levantado en honor a los caídos del bando franquista de la guerra civil, tras conocer que el ayuntamiento de la ciudad acaba de aprobar una modificación presupuestaria por valor de 31.000 euros para restaurar el vestigio. La dirección general de Patrimonio Cultural del anterior Gobierno de Aragón, con Mari Sancho Menjón a la cabeza, solicitó en junio del año pasado la retirada del monumento en virtud de la ley de memoria estatal y también con referencia a la norma autonómica, ahora derogada por el Ejecutivo PP-Vox, pero el consistorio turolense que dirige la popular Emma Buj no acató el dictamen.

Según ha podido comprobar este diario, la partida destinada a

rehabilitar el monumento proviene del remanente líquido en la tesorería del consistorio, pese a que la ley estatal permanece vigente y obliga al responsable del conjunto monumental a la retirada del vestigio del mismo modo que se procedió con otros símbolos franquistas como la cruz del valle de los Caídos. También debía proceder con la retirada en virtud de la ley de memoria autonómica, derogada en febrero como una de las primeras medidas del Ejecutivo PP-Vox y ahora motivo de disputa institucional con el Gobierno central. El ministerio de Política Territorial ha elevado la cuestión incluso al Tribunal Constitucional tan solo unas semanas después de llevar la eliminación de la norma, aprobada y desechada por las Cortes de Aragón, a las altas instancias de Europa y de las Naciones Unidas.

«Hemos conocido la noticia hoy y los servicios jurídicos de la secretaría de Estado de memoria



Representantes del PSOE turolense, ayer junto al vestigio.

Patrimonio Cultural ordenó la eliminación del vestigio en virtud de las leyes de memoria estatal y aragonesa

Democrática tienen que valorar qué se puede hacer. El Gobierno de España siempre está por el cumplimiento de la lev estatal y de los compromisos internacionales como el derecho a la verdad, la memoria y la reparación», dijo aver el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, en una visita a la Delegación del Gobierno en Aragón. La cruz en honor a los caídos del se-

minario de Teruel es uno de los últimos vestigios del franquismo que quedan en Aragón, en buena parte retirados o resignificados por las exigencias de cumplimiento de la ley del cuatripartito. El espacio fue inaugurado en 1953 por el dictador Francisco Franco bajo el nombre Cruz de los Caídos, que sirvió durante los años posteriores como lugar de celebración de actos honoríficos para ensalzar y exaltar al bando franquista.

«Nos enfrentamos a la sanción de hasta mil euros mensuales por no cumplir con la ley y podríamos tener problemas para acceder a subvenciones públicas, así como la vergüenza que supone que nuestro ayuntamiento se aferre a un elemento franquista que debería estar fuera de nuestras calles», ha denunciado el portavoz del PSOE en el consistorio, José Guillén. Le acompañaba la líder de los socialistas de Teruel y portavoz en las Cortes, Mayte Pérez, que ha criticado que «tenemos el PP más rancio y reaccionario de los últimos 40 años». «Es alarmante, preocupante y escalofriante que nieguen la existencia de víctimas que no han sido reparadas y que deroguen nuestra ley de memoria sin participación alguna y por la puerta de atrás», criticó Pérez, que pedirá a la nueva dirección general de Patrimonio Cultural que haga cumplir la ley al ayuntamiento turolense.

De hecho, el hoy vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco (Vox), promovió hace dos años cuando era conceial en el consistorio la consideración de este símbolo como un Bien de Interés Cultural (BIC). ■

La guerra abierta, sin cuartel, entre el Gobierno de Aragón y el cenpotestad del Parlamento autonómico para promulgar y derogar sus propias leyes. tral por la política memorialista

### recorre parlamentos y entidades judiciales. Los servicios jurídicos de las Cortes de Aragón, esas que derogaron la ley autonómica de memoria hace ya tres meses, publicaron ayer un informe en defensa de la autonomía del Parla-

mento autonómico y rechazando

las presiones que desde Moncloa

se lanzan al Pignatelli por esta de-

cisión.

El informe, al que ha tenido acceso este diario, asegura que un Parlamento autonómico puede promulgar, modificar y derogar sus leyes. Aviso a los que intenten entrometerse: esa acción podría producir «un menoscabo del prin-

La independencia política de las Cortes sale en defensa de un funcionamiento que «se ha llevado a cabo con absoluto respeto» a la

cipio autonómico».

### normativa del Parlamento, «La democracia constitucional requiere que la minoría de hoy pueda ser la mayoría de mañana», asevera el texto, que defiende «la alternancia» en el poder y exige que «la mayoría del Gobierno entrante esté en disposición de regular hacia el futuro y alterar la valoración jurídica que haya adoptado el legislador anterior».

«La potestad legislativa de la comunidad autónoma de Aragón

en materia de memoria democrática legitima a las Cortes de Aragón para aprobar una ley en la materia, así como para proceder a su modificación o a su derogación», insiste el informe firmado por la letrada mayor, Carmen Rubio de Val.

S. H. V.

Zaragoza

«No puede obviarse el hecho de que no todas las comunidades autónomas han ejercido su potestad legislativa en la materia pues no todos los parlamentos autonómicos han aprobado leyes de memoria democrática», continúa el escrito, sumándose a voces de PP y Vox que en los últimos tiempos preguntan a la oposición por la ausencia de textos memorialistas en varias regiones de toda España.

Sobre la inconstitucionalidad de la medida y los recursos anunciados por parte del Gobierno central para las derogaciones y futuros planes de concordia, las Cortes también tienen opinión, claramente contraria a la esgrimida por el equipo de Ángel Víctor Torres, ministro de Memoria Democrática. «No es legítima la utilización del recurso de inconstitucionalidad con la finalidad de obtener declaraciones preventivas o previsoras ante eventuales agravios competenciales o interpretativos que pongan a cubierto de aplicaciones contrarias al orden de competencias establecido en la Constitución», sentencia el texto de los servicios jurídicos del Parlamento autonómico.

El portavoz del PP en las Cortes, Fernando Ledesma, analizó ayer el resultado del informe e insistió en que el proceso de derogación fue «intachable». Por ello, exigió al Gobierno central y a Pedro Sánchez que «dejen de levantar muros y de utilizar a las víctimas para su beneficio político. No tienen límites y lo están demostrando día a día».■

Los servicios jurídicos de las Cortes redactan un escrito en el que defienden la Nuevo revés memorialista

10 | Aragón | Jueves, 30 de mayo de 2024 | el Periódico de Aragón

### Política Sanitaria

## Interior adeuda a Aragón más de nueve millones por la atención médica a presos

Las facturas sin pagar se acumulan desde 2013 y a esa cifra hay que añadir la del año actual • Más de 6,5 millones corresponden al sector III

EVA GARCÍA Zaragoza

El Ministerio del Interior, del que depende Instituciones Penitenciarias, debe a Aragón facturas sanitarias por valor de más de nueve millones de euros. Concretamente, son 8.961.212,79 euros, a lo que hay que añadir los gastos derivados de la atención sanitaria a los presos de las cárceles que se encuentran en Aragón (Daroca, Zuera, Teruel) en los sectores II y III en 2024, que está facturado en alrededor de 230.000 euros (sí que están incluidos los de Teruel), según datos de la consejería de Sanidad.

Estas facturas sin abonar por la atención sanitaria que el Salud presta a los recursos cuando lo necesitan, por ejemplo en un centro de salud, ver un especialista o una hospitalización, se llevan acumulando desde 2013, aunque en el Bajo Aragón comenzaron en 2019. La deuda impagada superó los 3 millones en 2020 (año de la pandemia) y el millón de euros en 2013, 2014 y 2023. Las menores cifras que adeuda Instituciones Penitenciarias corresponden a 2016, con poco más de 3.300 euros del sector II; y 70.800 en 2015, también en el mismo lugar. Y en total son 3,3 millones al sector II (Servet) y más de 6,5 al sector III (Clínico), porque al pri-



Entrada al Centro Penitenciario de Zuera, en una imagen reciente.

mero sí que se le han ido abonando algunas facturas.

Los presos son atendidos si así lo necesitan en la prisión en la que se encuentran pero si tienen que hacer pruebas o una operación se trasladan al hospital de referencia (en el Servet hay un módulo, por ejemplo) y se pasa la factura a Interior en función de los precios tasados. Se da la circunstancia de que Zuera es el único centro penitenciario medicalizado del valle del Ebro.

La falta de médicos también se deja notar en las cárceles, e Instituciones Penitenciarias no dispone de personal ni tampoco hay relevo (según la Abogacía Española, había en 2023 hasta 488 plazas de médicos, de las que estaban cubiertas, 247), pese a que no se les pide la especialidad. De hecho, Zuera estuvo en 2023 un tiempo sin médicos tras la jubilación de dos facultativos, hasta que se incorporaron dos interinos.

Los reos tienen un sistema de asistencia sanitaria distinta a los civiles. Es un modelo mixto, donde la prestación inicial se lleva a cabo por Instituciones Penitenciarias, con sus propios medios o si no, concertados; y la especializada, a través del Sistema Nacional de Salud. Una modificación de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003 señalaba que los servicios dependientes del Ministerio del Interior fueran transferidos a las comunidades autónomas. Había 18 meses para hacerlo pero más de 20 años después, solo 3 la han asumido (Cataluña, que ya la tenía, País Vasco y Navarra); el resto no, por motivos económicos. ■

### Hasta el sábado

### Zaragoza acoge un nuevo congreso sobre enfermedades infecciosas

EL PERIÓDICO Zaragoza

Miguel Ángel Gracia

El Palacio de Congresos de Zaragoza acoge desde hoy y hasta el sábado el XXVII Congreso nacional de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología (Seimc), donde se darán citas especialistas de diversas disciplinas. El programa abordará temas críticos y desafíos actuales en el campo de las enfermedades infecciosas y la microbiología clínica, asuntos de primer orden en la agenda sanitaria; y también servirá para reivindicar la necesidad de establecer la especialidad de enfermedades infecciosas en España, único país europeo que no la contempla, según la

Algunas de las charlas tratarán sobre las novedades en resistencia antimicrobiana de patógenos de transmisión sexual, la tuberculosis, los retos en la infección oculta y el diagnóstico precoz de las hepatitis virales y el VIH; o los retos en infecciones del paciente critico, entre otros. También se darán a conocer resultados de algunos estudios llevados a cabo por algunas farmacéuticas internacionales, relacionados con algunas de las enfermedades infecciosas y la microbiología. ■

Cortes de Aragón

### Comisión

## Sanidad insiste en no internalizar el transporte sanitario terrestre

El consejero reitera que la situación «es fruto de la herencia recibida con los problemas graves del anterior Gobierno» y dice que ellos han cumplido

EL PERIÓDICO Zaragoza

El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, compareció ayer en las Cortes, a petición de IU, para exponer la situación del transporte sanitario terrestre, la cual aseguró que «es fruto de la herencia de problemas graves del anterior Gobierno como es el caso de los contratos del transporte sanitario». Además, reiteró la negativa del Gobierno de Aragón de internalizar el transporte sanitario y destacó «el compromiso de mejorar el servicio y ampliar el horario de cobertura a través de una empresa externa». Bancalero expuso la situación actual del transporte sanitario y recordó las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en contra del Gobierno de Aragón «por el retraso a la hora de publicar y aprobar la nueva licitación y por incurrir en irregularidades», al tiempo que



José Luis Bancalero, durante la comparecencia.

afirmó que estas sentencias «han supuesto un grave perjuicio a la hacienda de los aragoneses». IU reiteró que la situación es «inaceptable» y el PSOE despreció «la excusa de la herencia recibida ya que han prorrogado un año más el contrato ya existente».■ el Periódico de Aragón Jueves, 30 de mayo de 2024



Miguel Tellado junto a Jorge Azcón, Borja Giménez Larraz e Isaac Claver.

### **Elecciones europeas**

## Tellado viaja hasta Fraga para cargar contra la mujer de Sánchez

Azcón asegura estar «asqueado» ante la situación generada por el presidente del Gobierno al no informar de la investigación abierta

EL PERIÓDICO Zaragoza

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, insistió ayer en reclamar explicaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la condición de investigada de su esposa, Begoña Gómez, en presuntos delitos de tráfico de influencias y de corrupción. Tellado hizo esta afirmación a los medios de comunicación antes de participar en un acto electoral vespertino en Fraga (Huesca) junto al candi-

dato de su partido al Parlamento Europeo, Borja Giménez Larraz, al presidente de Aragón, Jorge Azcón.

El portavoz popular en el Congreso, para quien Sánchez encabeza «un gobierno a la fuga que no quiere dar explicaciones», insistió en que el presidente del Ejecutivo nacional «mintió, o por lo menos ocultó información» cuando compareció en la Cámara Baja ya que, según ha afirmado, ya conocía que su mujer estaba investigada, «imputada» según manifestó, por un juzgado de Madrid.

Insistiendo en los argumentos

utilizados por el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el pleno de control del ejecutivo, Tellado se mostró convencido de que los cinco días que se tomó Pedro Sánchez para meditar sobre su continuidad en el gobierno constituyeron una «pantomima» con la que «trató de engañar a la sociedad española, porque él ya sabía que su mujer estaba siendo investigada».

A su juicio, «Sánchez pretende ir de víctima cuando en realidad probablemente es el principal responsable de graves casos de corrupción que están siendo investigados por un juzgado de Madrid, por la Audiencia Nacional, por la Fiscalía Anticorrupción y también por la Fiscalía Europea, y lo que le pedimos es que dé explicaciones».

### Explicaciones

«Sánchez no puede salir de ese periodo de reflexión atacando a la oposición a los jueces y magistrados de nuestro país y a los medios de comunicación», destacó el responsable político, para quien un gobernante «está obligado a dar explicaciones y, desde luego, cuando su esposa está acusada de tráfico de influencias».

Tellado instó a la ciudadanía a votar en las próximas elecciones europeas, a pesar, ha añadido, que Sánchez ha optado por una «campaña crispada, de bronca, de ruido, de fango» y conseguir una baja participación que le permita consiga «salvar los muebles». Comentó a renglón seguido que en clave nacional, las elecciones europeas serán una «llamada de atención» sobre la gestión del actual Gobierno y un «aviso» sobre la necesidad de convocar a renglón seguido unas generales.

Por su parte, el presidente del Gobierno aragonés y responsable regional del PP, Jorge Azcón, aseguró estar «asqueado» ante la situación generada por Pedro Sánchez al no informar que era conocedor de que su mujer estaba investigada por corrupción y optar por «taparlo». Ironizó al afirmar que ningún estudiante «ha tenido la suerte» de que empresas de peso como Indra, Telefónica o Google hayan financiado algún máster en la Universidad de Zaragoza.

En su opinión, estas empresas financian el máster de Begoña Gómez por ser «la mujer del presidente del Gobierno», un máster, añadió, al que ningún profesor y estudiante de la Universidad de Zaragoza pueden acceder.

Más información en páginas 26 y 27

### Tecnología

### Sumar apuesta por que la digitalización sea inclusiva y sostenible

EL PERIÓDICO Zaragoza

La candidata de Sumar, Esperanza Jubera, presentó ayer en Zaragoza las propuestas de la formación de izquierdas en materia de soberanía digital y regulación de la inteligencia artificial en Europa. Desde la coalición plantean que la revolución digital ya está transformando las sociedades europeas y, «mientras la tendencia de las derechas y los mercados es optar por una digitalización que beneficie a unos pocos, en Sumar defendemos que esta oportunidad debe servir para ampliar los derechos de las mayorías y que hay que regularla de forma que aporte para mejorar la vida de las personas, no para controlarla», expuso.

Álvaro Sanz, otro de los candidatos, destacó la importancia de «promover el software de código abierto en educación y formación y garantizar el acceso libre a la investigación y software financiados públicamente, contando también con presupuesto para desarrollar los recursos digitales necesarios que aseguren la formación adecuada a los estudiantes».

En ese sentido, el candidato Miguel Martínez Tomey señaló que trabajan para «garantizar en Europa que la digitalización sea inclusiva con las personas mayores».

Cortes de Aragón

### Comunicación

## Raquel Fuertes regresa a la dirección general de la CARTV

La responsable de la televisión autonómica vuelve este 1 de junio a su puesto tras alcanzar un acuerdo con la Delegación de Gobierno de Aragón

SERGIO H. VALGAÑÓN Zaragoza

Raquel Fuertes volverá a ser la directora general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) este próximo 1 de junio. Lo hará tras llegar a un acuerdo con la Delegación del Gobierno en Aragón, contra la que tenía abierto un proceso judicial, y después de que se le haya concedido la excedencia forzosa que solicitó en su anterior empleo, dentro del departamento de comunicación de esa institución.

La demanda interpuesta por Fuertes aludía a que la dirección general de la CARTV es un puesto público y que, según aportó en varios informes, el Estatuto de los Trabajadores recogía ese derecho a tomar la excedencia forzosa. El proceso, que comenzó en noviembre con la solicitud de Fuertes para incorporarse a la televisión autonómica, se paralizó en febrero, momento en el



Raquel Fuertes.

que la Delegación del Gobierno le denegó su solicitud.

Entonces se abrió el proceso judicial, con una demanda de la ya directora general de la televisión aragonesa, en la que se insistía en la necesidad de recibir la excedencia forzosa para poder desarrollar su trabajo con total libertad. El juicio para dirimir la situación ya tenía fecha, el próximo 17 de julio, pero un acuerdo ha permitido que el embrollo no se resuelva en los tribunales. El acuerdo le da a Fuertes la excedencia forzosa solicitada, a cambio de retirar la demanda interpuesta.

La incorporación definitiva se dará este próximo sábado, 1 de junio. Ana

Jimeno, que había tornado las riendas de la CARTV hasta que se resolviese la duda, volverá a ser la directora de Medios y Contenidos de la televisión autonómica aragonesa.

■

12 | Aragón | Jueves, 30 de mayo de 2024 | el Periódico de Aragón

### UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Cinco jóvenes científicos con una gran reputación comenzarán próximamente sus becas Marie Curie en la capital aragonesa, que tendrán una duración de dos años. «Son activos que tenemos que cuidar entre algodones en esta casa. Vamos a intentar ofrecerles lo mejor que tenemos», dicen desde la institución educativa.

## Los talentos que vienen

ARTURO POLA Zaragoza

Un «día grande» celebró ayer la Universidad de Zaragoza al conocerse que un total de cinco jóvenes investigadores posdoctorales con una «trayectoria excelente» de Portugal, Cuba, Serbia y España se incorporarán en los próximos meses durante dos años a la Universidad de Zaragoza, tras obtener un importante resultado dentro de la prestigiosa convocatoria Marie Curie, con una financiación cercana a los 900.000 euros.

«Son cinco activos que tenemos que cuidar entre algodones en esta casa porque son talento con mayúsculas y, dicho esto, vamos a intentar ofrecerles lo mejor que tenemos para que puedan desarrollar sus carreras profesionales aquí y para que su investigación redunde por supuesto en la sociedad, pero también en nuestra universidad», afirmó Rosa Bolea, vicerrectora de Política Científica de la Universidad de Zaragoza.

En concreto, estos jóvenes realizarán su investigación en ámbitos muy dispares: desde monitorización y seguimiento de pacientes con ictus en su domicilio; reducción de contaminantes en el transporte aéreo; detección de ritmos cerebrales para el tratamiento de pacientes con trastomos motores;



Rosa Bolea, en el centro, junto a dos de las becadas y los equipos de investigación.

Los investigadores que van a llegar a Zaragoza son de España, Cuba, Serbia y Portugal diseño de nuevas vías en nanotecnología para llevar fármacos de forma selectiva al interior de los tumores, hasta el desarrollo de nuevos materiales «blandos e inteligentes» para una nueva generación de dispositivos avanzados. «Sabemos que de aquí va a salir algo excelente. Estamos de enhorabuena porque es muy difícil conseguir este tipo de contratos, hay mucha competencia», valoró Bo-

Dos de los cinco jóvenes, han estado presentes en el Paraninfo de Zaragoza. Katiuska Alexandrino y María Sancho (los otros tres son Maikel Noriega, Alejandro Pascual y Aleksandra Mašulović) mostraron su satisfacción por poder acceder a ese contrato y además poder hacerlo en la Universidad de Zaragoza. Especialmente satisfactorio es el caso de Sancho, zaragozana que ha estado varios años fuera del país y que, gracias a este contrato, puede regresar a su ciudad. «Esta ayudar va a permitirme consolidar mi carrera y va a suponer todo un impulso para promocionarme. Además vuelvo a un grupo en el que había estado muy a gusto, porque yo me he formado como investigadora con ellos y era como volver a casa, no solo literal, no con la familia, sino también a un grupo de investigación donde yo quería estar», aseguró la aragonesa, que desarrollará su labor dentro de la línea de investigación de nanomedicina del grupo NFP junto al catedrático de Ingeniería Química, Jesús Santamaría.

#### Líderes

Precisamente, España es el primer país de la UE por quinto año consecutivo en atraer talento en la convocatoria Marie Sklodowska Curie, al conseguir 32,4 millones de euros de los 258 de la convocatoria, y un total de 175 investigadores e investigadoras postdoctorales seleccionados que se incorporarán a centros de investigación y universidades españolas.

Los contratos postdoctorales Marie Curie son una iniciativa de la Comisión Europea dentro de Horizonte Europa con una duración de entre 12 y 36 meses para apoyar la formación y el desarrollo profesional del personal investigador postdoctoral. Esta convocatoria financia la contratación de personal de cualquier nacionalidad que cuente como máximo con 8 años de experiencia investigadora.

El prestigio de estos contratos postdoctorales es internacionalmente reconocido, ya que se evalúa 
la investigación de alto nivel en los 
primeros tramos de la carrera investigadora postdoctoral y se compite a nivel internacional. Además, 
no solo se premia la excelencia del 
proyecto, sino también la trayectoria del investigador postdoctoral 
solicitante y del investigador principal o supervisor, así como la calidad de la institución de acogida. 

■

## Luz verde a la ampliación de 25 plazas más de Medicina en Aragón

El Consejo de Gobierno da también el visto bueno a la implantación del grado completo en el campus de Huesca a partir del próximo curso

EL PERIÓDICO Zaragoza

El Consejo de Gobierno dio ayer luz verde a la adaptación de la memoria del grado de Medicina por la Universidad de Zaragoza, que permitirá por un lado aumentar en 25 nuevas plazas la oferta global en la comunidad – 20 en la Facultad de Medicina de la capital aragonesa y 5 en la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de Huesca – y, por el otro, la implantación completa de estos estudios en la capital oscense.

La memoria contempla un incremento hasta las 200 plazas en Zaragoza y 45 en Huesca, aunque el número total de vacantes ofertadas por Aragón crecerá finalmente hasta las 265 (220 en Zaragoza y 45 en Huesca), en virtud del acuerdo de la comisión delegada de la Conferencia General de Política Universitaria que permite a los campus incrementar hasta en un 15% sus plazas sobre las aprobadas en el plan de estudios. Además, los estudiantes que comiencen el próximo curso 2024/2025 sus estudios de Medicina en Huesca podrán completarlos en la ciudad altoaragonesa, después de 50 años impartiéndose solo los primeros cursos. ■.

### Aprobado el máster en Paleontología

EL PERIÓDICO Zaragoza

La Universidad de Zaragoza impartirá el próximo curso 2024/2025 un nuevo máster en Paleontología. La enseñanza se ofertará en modalidad presencial, en la Facultad de Ciencias, y contará con un total de 15 plazas de nuevo ingreso. Los estudiantes deberán superar un total de 60 créditos. El Consejo de Gobierno del Ejecutivo aragonés aprobó la nueva titulación, que situará a la universidad pública aragonesa como la cuarta en España en ofrecer un máster en esta rama de estudios.

No obstante, el nuevo título —de gran interés social, profesio nal y científico, dada la riqueza y los contenidos del territorio— se diferenciará por la formación que se aporta de los tres ya implanta dos, como son la paleología de la conservación, paleontología vir tual o didáctica y divulgación de la paleontología. Antes de su au torización, el título ha cumpli mentado con éxito todos los trá mites previstos en la Ley Orgáni ca del Sistema Universitario. ■

Aragón | 13 el Periódico de Aragón Jueves, 30 de mayo de 2024

### La Universidad oferta 161 plazas de turno libre y 39 de promoción

A la espera de que cedan más puestos, con esta convocatoria agota la tasa de reposición

**EL PERIÓDICO** Zaragoza

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza aprobó ayer la oferta de empleo de 2024 de profesorado, que contempla 161 plazas de turno libre y 39 de promoción interna. La nueva convocatoria se atiene a la prorrogada ley de presupuestos generales del Estado para 2023 y oferta esas 161 plazas a turno libre, profesorado de los cuerpos docentes universitarios y permanente laboral, así como otras 39 de promoción interna para catedráticos de universidad. Una oferta con la que se agota la tasa de reposición posible, a la espera de que otras administraciones puedan ceder a la Universidad de Zaragoza alguna de sus plazas.

En cuanto al profesorado sustituto, se prorroga la posibilidad de seleccionar este tipo de profesorado mediante concurso, en tanto en cuanto se puedan convocar las bolsas de empleo. Por lo que hace referencia al calendario docente, el Consejo de Gobierno aprobó una modificación para el curso 2024-2025. Así, si en principio se establecieron los días 13 y 14 de febrero de 2025 como no lectivos en la provincia de Teruel, la solicitud del Campus de Teruel para no coincidir con las fiestas de los Medievales comunicadas por el Ayuntamiento de Teruel hace que esos días no lectivos pasen al 20 y 21 de febrero de 2025.

En materia de política académica, la institución universitaria aprobó las modificaciones en las memorias de verificación del grado en Ciencias Ambientales y del grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural y las modificaciones en la memoria de verificación del Máster Universitario en Contabilidad y Finanzas.

Asimismo, se adscribieron a sus correspondientes ámbitos de conocimiento, el grado en Estudios Clásicos, el grado en Filología Hispánica, el grado en Lenguas Modernas, el Máster Universitario en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera y el Máster Universitario en Dirección, Estrategia y Marketing. También aprobaron la solicitud a la DGA de la extinción del Máster Universitario en Economía Circular, al haber sido sustituido por otro máster universitario con la misma denominación pero de menor duración.

Además, el Gobierno de Aragón destinará 6,9 millones a la contratación de personal investigador predoctoral en formación. El Consejo de Gobierno autorizó este gasto plurianual para una nueva convocatoria de subvenciones, que permitirá financiar hasta 65 contratos de jóvenes investigadores en universidades y centros de I+D de la comunidad. Este programa autonómico dignifica los primeros pasos de la carrera investigadora y dota de estabilidad a los jóvenes investigadores con un contrato a cuatro años y una retribución salarial mínima que va desde los 25.920 euros los tres primeros años a 27.771 euros el cuarto.

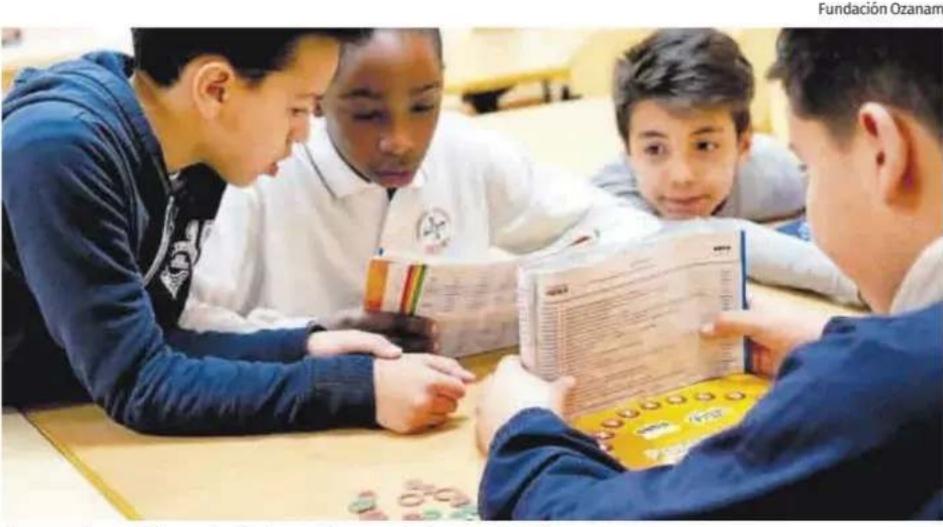

Imagen de una de las actividades que lleva a cabo la organización.

### Solidaridad

### Ozanam atendió el año pasado a más de 17.000 personas en Aragón

La fundación aumentó en un 10% el número de niños que acudió a refuerzo escolar y la recaudación de su rastrillo se destino a vivienda

EL PERIÓDICO Zaragoza

La Fundación Federico Ozanam ha hecho balance del año 2023, reflejando así la realidad social que vive la comunidad. El año pasado, atendió a más de 17.000 personas en las tres provincias aragonesas, gracias a las 961 personas que trabajan en la entidad y a los 975 voluntarios. «Conforme nuestra sociedad evoluciona, también lo hacen las formas y manifestaciones de pobreza, desigualdad y exclusión social, lo que requiere un compromiso renovado y una acción colectiva para abordar estas crecientes desigualdades», aseguran desde la entidad.

Por eso, en el año 2023 se aumentaron los recursos humanos y económicos para seguir contribuyendo al apoyo integral a la infancia y a las familias; al cuidado y acompañamiento de las personas

mayores; ofrecer oportunidades acompañamiento de personas maformativas, de empleo e inserción social; atender a los colectivos más vulnerables y facilitar el acceso a una vivienda digna.

Este último objetivo se logró gracias al «apoyo y solidaridad» de la ciudadanía durante el Rastrillo Aragón 2023, que permitió una recaudación de 672.204 euros. El beneficio se destinó a la rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler social, mejorando la sostenibilidad y confort de los hogares. De esta manera, la fundación pudo poner a disposición de familias vulnerables un total de 167 pisos. En lo referente a la labor orientada al cuidado y

yores, Ozanam atendió a un total de 1346 personas en sus 8 residencias, 5 centros de día y su servicio de ayuda a domicilio. Fueron las 1.476 familias atendidas en el Servicio de Información de recursos para Ma-

Desde el equipo de Trabajadores Sociales y Psicólogos de la Fundación se atendió en 2023 a 669 familias en el programa de Seguimiento Social. Por otra parte, son los 838 niños y niñas que acudieron a refuerzo escolar, de los cuales el 85% superó con éxito el curso escolar, y los 1.220 jóvenes que disfrutaron de actividades de tiempo libre. ■

#### **ARAGONESA DE MONTAJES CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL** ORDINARIA DE TENADI S.L.

El Administrador único de la Sociedad convoca La administradora única de la sociedad TENADI, S.L., convoca a los socios y socias de la misma, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Cuarte de Huerva (Zaragoza), Poligono Industrial "El Poligono", calle Rio Huerva, nave 14, el próximo día 30 de Junio de 2.024, a las 9 horas, para tratar el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

1) Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.023.

de la sociedad.

2) Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.023. Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por la Administradora Unica de la sociedad. Aprobación, en su caso, de la remuneración anual correspondiente a la Administradora Unica.

Ruegos y preguntas.

6) Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio o socia tienen derecho a solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita de la sociedad los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

En Cuarte de Huerva, a 27 de Mayo 2.024 La Administradora Unica

### **C**-distribución

Con motivo de los trabajos de mejora y ampliación de la red, nos vemos en la necesidad de interrumpir el suministro los días:

### 1 de junio

Calatayud (16473903): 00:05 a 06:30 PG/ CHARLUCA, PG/ CHARLUCA C/ C, C/ PGNO.IND.LA CHARLUCA N6 (POL. CHARLUCA EN CALATAYUD) (16473901) : 00:05 a 06:30 PG/ CHARLUCA, PG/ CHARLUCA C/ C, C/ PGNO.IND.LA CHARLUCA N6 (POL. CHARLUCA EN CALATAYUD)

Tarazona (16278049, 16473635, 16473821): 00:15 a 05:45 C/ ALTA MERCED, C/ BALTASAR GRACIAN, C/ 9 (TARAZONA) CALLE DOZ, C/ CIEGOS, C/ CILLA BAJA, PZ/ DE LA MERCED, C/ DOZ, PZ/ ESPAÑA, PZ/ MARIMANCEBO, AVENIDA/ NAVARRA (TARAZONA), C/ PLAZA, C/ TUDELA, C/ VERDE, C/ VISCONTI

Trabajamos para mejorar la calidad del servicio eléctrico. TELÉFONO DE AVERÍAS: 900849900

### **ELECTRÓNICOS S.L.**

a los socios a la Junta General Ordinaria de la compañía, que se celebrará en el domicilio social el día 28 de junio de 2024, a las diez horas, para tratar del siguiente.

Primero.- Examen y en su caso aprobación, de tas cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, así como de la aplicación del resultado y de la gestión social. Segundo. - Ruegos y preguntas.

Tercero. - Redacción, lectura y aprobación, en su

Los socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto integro de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 28 de mayo de 2024. El administrador único, José Luis Bachiller Calvo.

14 Aragón
Jueves, 30 de mayo de 2024 el Periódico de Aragón

### Instalaciones municipales

## Microsoft impartirá formación sobre Inteligencia Artificial en Etopia

El Gobierno de Natalia Chueca inicia la transformación de este equipamiento que quiere convertir en un distrito tecnológico y de innovación urbana

IVÁN TRIGO Zaragoza

Microsoft impartirá un curso de formación sobre Inteligencia Artificial (IA) en Etopia. Se trata del primer paso que da al frente el Gobierno del PP en esa reconversión que pretende impulsar en este edificio municipal. Un plan con el que pretende crear un hub de emprendimiento y tecnología que comienza por la formación.

La multinacional, que instalará en Aragón sus centros de datos, va a ofrecer cursos y formación en Inteligencia Artificial (IA) en este equipamiento municipal en colaboración con el propio ayuntamiento y de Factoría F5, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja con personas sin empleo.

Con este movimiento, el equipo de Natalia Chueca inicia sus planes para transformar Etopia, que en las notas de prensa que envían desde el gabinete de comunicación ya no se denomina Centro de Arte y Tecnología, sino Centro de Emprendimiento, Innovación y Tecnología.

No obstante, desde el área de Economía todavía no han desgranado sus planes para este equipamiento municipal situado en el barrio de La Almozara. Este diario avanzó que el consistorio piensa trasladar el vivero de empresas Za-



Fachada iluminada del edificio Etopia, en el zaragozano barrio de La Almozara.

ragoza Activa desde La Azucarera hasta Etopia. Y también es sabido el interés por parte del Gobierno municipal de alojar en estos edificios a grandes tecnológicas que están realizando inversiones en la comunidad.

En una entrevista con este diario, Natalia Chueca confirmó que están en conversaciones con grades empresas del sector, entre ellas Microsoft, para dotar de nuevos contenidos a Etopia.

Sobre estos nuevos cursos que van a ofrecerse, el ayuntamiento y Microsoft informaron de que el objetivo es «beneficiar a los ciudadanos de los municipios» en los que la multinacional va a instalar sus centros de datos.

Junto a Factoría F5, las tres entidades organizan un programa de formación gratuita sobre Inteligencia Artificial dirigido a zaragozanos en situación de desempleo con el fin último de «mejorar su capacidad de inserción en el mercado laboral». El proyecto «pretende generar talento digital y contribuir a la creación de empleo en la industria aragonesa de tecnología. Según un estudio reciente de la propia Microsoft, el 64% de los directivos españoles afirma que no contrataría a alguien sin habilidades en IA.

Será el próximo 3 de junio cuando comenzará esta formación de 35 horas, que se dividirá en seis cursos que se impartirán en Etopia. En total, 150 personas podrán beneficiarse de estos talleres. «Estamos de comprometidos con la mejora oportunidades», afirmó el director de Empleabilidad de Microsoft España, Francisco García Calvo.

### **Equipamientos**

## El nuevo centro cívico Hispanidad estará acabado en menos de 2 años

Las obras ya han comenzado, supondrán una inversión de 5,8 millones de euros y tienen un plazo de ejecución de 22 meses

EL PERIÓDICO Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ha iniciado las obras de ejecución del Centro Cívico Hispanidad que supondrá una inversión de 5.840.643,92 euros (con IVA) y

tendrán una duración de 22 meses. Así lo explicó la alcaldesa de la capital aragonesa, Natalia Chueca, quien asistió al acto de colocación de la primera piedra del futuro equipamiento junto a representantes vecinales de Las Delicias y de Valdefierro. «Este es un proyecto que nace de una reivindicación

histórica de los vecinos, y que ahora, más de 17 años después, se convierte en una realidad», recordó la regidora.

Este nuevo equipamiento se levantará en un solar municipal de 7.400 metros cuadrados junto a la calle del Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles. El edificio tendrá un total de 3.194 metros construidos, ha sido diseñado por el arquitecto municipal José Javier Gallardo con dos volúmenes conectados que facilitarán la accesibilidad y la interdependencia de usos, con el objetivo de alcanzar la sostenibilidad funcional.

Uno de los edificios albergará la sala multiusos y la zona de exposiciones. El otro, con 1.810 metros cuadrados construidos incorporará la recepción, el centro de convivencia de mayores, la cafetería y las salas para talleres y actividades físicas y culturales, así como una sala de estudio y la biblioteca.

Habrá una segunda fase en la que incorporará la casa de juventud, el centro infantil de tiempo libre y el espacio exterior para la práctica deportiva y las actividades culturales.■

### **Veladores**

### ZeC alerta de la «extrema ocupación» del espacio público

EL PERIÓDICO Zaragoza

El grupo municipal de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza va a pedir estudiar el espacio que ocupan las terrazas en las plazas y suelo público de los barrios y el centro de la ciudad para priorizar el uso ciudadano de espacios abiertos, accesibles, inclusivos y diseñados para fomentar la convivencia y la interacción social. Así lo declararon ayer desde la formación «ante el crecimiento de espacios con cerramientos y la proliferación de mesas que en muchos lugares hacen imposible el paso y el juego».

El pasado mes de febrero, tal y como avanzó este diario, la comisión provincial de Patrimonio de la DGA pidió ya al ayuntamiento «racionalizar» el uso del espacio público en el casco ante la proliferación de los veladores de los bares.

### Política municipal

### El PSOE acusa a Chueca de tacticismo en el debate

EL PERIÓDICO Zaragoza

La portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, trasladó ayer su preocupación por la «imposición» del Gobierno de Natalia Chueca de las fechas del debate sobre el estado de la ciudad, que se celebrará los próximos 11 y 12 de julio, coincidiendo con el inicio de las obras de La Romareda.

Ranera recordó que el primer debate fue en el año 2008 y
que, desde entonces, se han celebrado 12, de los cuales nueve
han sido en noviembre y otros
tres, en diciembre. Asimismo, la
portavoz socialista recordó que,
hasta el pasado mandato, la fecha se consensuaba con la oposición. El portavoz del PP, Ángel
Lorén, respondió recordando
que la fecha es potestad de la alcaldesa. Hoy habrá una junta de
portavoces para tratar el asunto. ■

el Periódico de Aragón Jueves, 30 de mayo de 2024 Publicidad | 15

## Gourmet

En coulogración con:

### el Periódico

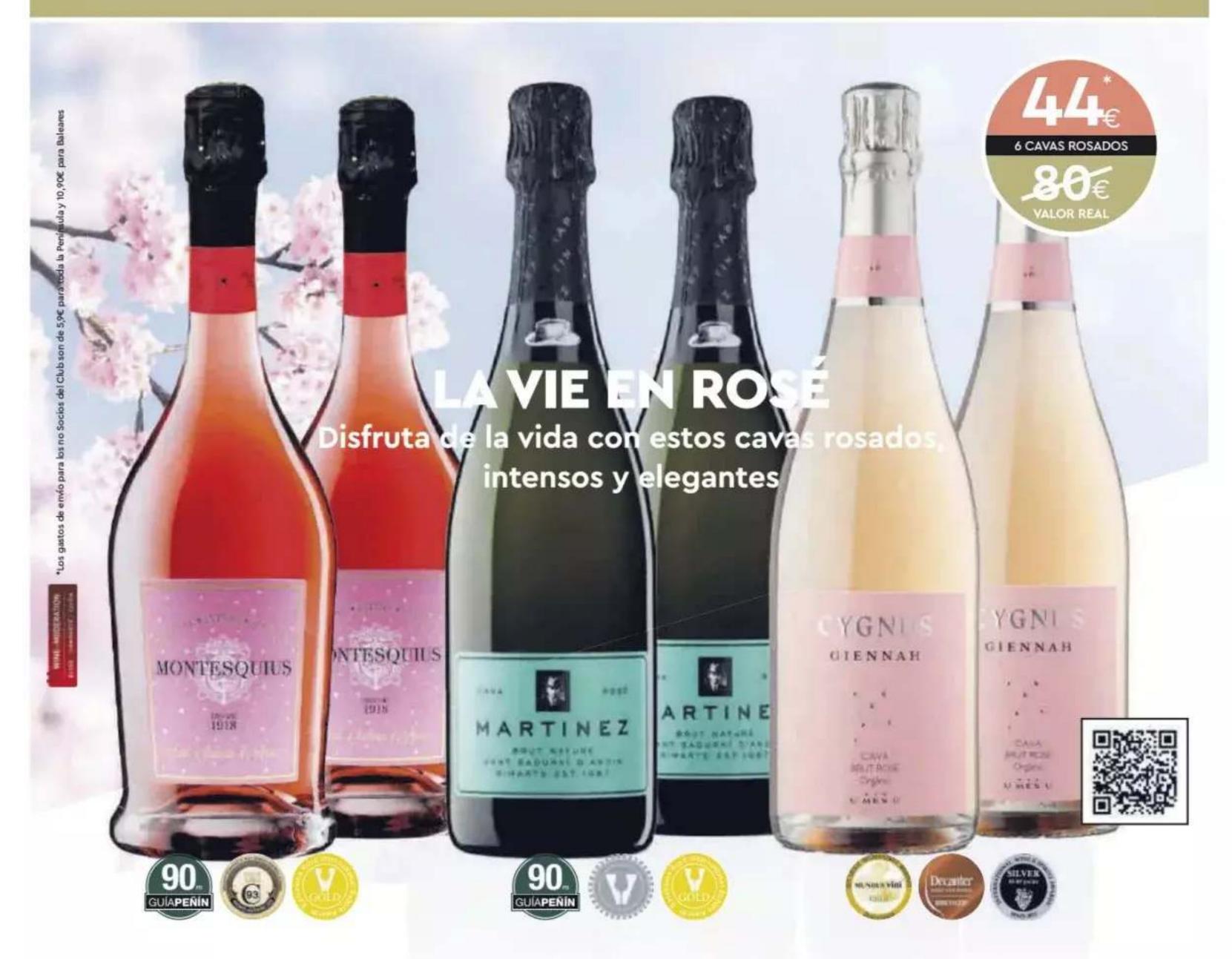

Descubre esta selección de espumosos versátiles y refrescantes para disfrutar en cualquier ocasión. Sus aromas frutales, florales y su sabor delicioso, los hacen perfectos para maridar con una amplia variedad de platos.

### Definición de la elegancia

### Montesquius Vintage Extra Brut Reserva Rosé 2019

Espumoso elegante que destaca por su atractivo color, sus aromas frutales y florales intensos y su sabor fresco. Ha tenido 50 meses de crianza que merecen cada segundo de espera.

DO Cava 74% monastrell, 19% pinot noir y 7% trepat

### Fresco y equilibrado

### Martinez Brut Nature Rosé Rimarts

De color rosa pálido con reflejos azulados y plateados es un cava que destaca por su frescura y equilibrio. Con una burbuja fina y persistente es aromáticamente muy goloso.

> DO Cava 60 % pinot noir y 40 % garnacha

### Selecto y espectacular

### Cygnus Giennah Brut Rosé U MES U

Brillante y delicado, seduce con sus aromas limpios de flores y fruta fresca. Los viñedos de los que proceden sus variedades se cultivan en ecológico. Con un posgusto largo y equilibrado.

> DO Cava 85% garnacha y 15% pinot noir









16 | Aragón Jueves, 30 de mayo de 2024 el Periódico de Aragón

### Interior

## La reorganización del Seprona dejará a Aragón con siete patrullas menos

El sindicato Jucil denuncia que el proceso se está llevando a cabo «de manera silenciosa» y aleja al cuerpo del «modelo de Policía del siglo XXI»

SERGIO H. VALGAÑÓN Zaragoza

La reorganización del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) impulsada por la Dirección General de la Guardia Civil dejará a Aragón con siete patrulas menos. Así lo denuncia el sindicato Jucil, que critica que la maniobra se está haciendo «de manera silenciosa» y afecta directamente a las labores de los agentes desplegados en el medio rural.

En la actualidad, el equipo del Seprona está desplegado en Aragón como en su concepción original, es decir, con una patrulla por comarca. Estos grupos de agentes los componen entre cuatro o cinco miembros, encargados de vigilar y actuar en el territorio comarcal determinado. Así lo detallan fuentes de Jucil en la comunidad, que definen como «policía de proximidad el modelo del siglo XXI», el que hoy está desplegado en Aragón. Sin embargo, respecto a los cambios impulsados desde el ministerio, valoran que es «una acción que aleja a los agentes de la población a la que protegen».

Esta reorganización nacional que afecta a la comunidad llevará a la desaparición de siete patrullas. Según concretan fuentes del sindicato de la Guardia Civil en la comunidad, la idea de esta nueva distribución pasa por eliminar las patrullas de Tarazona y Casetas en Zaragoza, de Graus, Monzón y Jaca en Huesca, y de Monreal del Campo y Mora de Rubielos en Teruel.

«No tenemos fechas concretas para la remodelación, se va a ir haciendo poco a poco», denuncian miembros del Seprona en Aragón, que critican que el movimiento se hace «sin anuncio, de manera silenciosa». El funcionamiento pasa por no sacar las vacantes en las mencionadas siete patrullas y redirigirlas a otros equipos. Esto hará que, una vez finalizado un proceso que no tiene fecha de culminación, algunas patrullas del territorio cuenten con más efectivos que los cuatro o cinco habi-



Dos agentes del Seprona patrullan en un camino rural, en una imagen de archivo.

### En el Congreso

### El PP presenta una moción

El Partido Popular ya ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) en relación a la reorganización ya activa del Seprona. En esta moción, el PP pide que el Congreso inste al Ejecutivo central a «paralizar el desmantelamiento de los equipos del Seprona, a mantener el actual número de agentes del Seprona y que estos vayan en aumento, y a reforzar los medios materiales de la Guardia Civil para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la vigilancia y protección del medio ambiente».

tuales que conforman los equipos del Seprona.

Más allá de la afección que supone para el servicio al ciudadano y la protección de estos espacios naturales, algunos de los agentes reclaman mayor transparencia en el proceso. «Es una sensación terrible, porque tienes que elegir entre quedarte solo en la patrulla hasta que sea insostenible o cambiar tu vida para asentarte en un nuevo destino», denuncian algunos de los afectados.

Miembros de Jucil en Aragón aseguran que el clamor no se queda solo entre los agentes del Seprona, sino que la queja ya se ha hecho saber en las entidades comarcales por parte de asociaciones naturalistas, colectivos de vecinos e incluso ayuntamientos, que reclaman el mantenimiento de las patrullas.

### Transformación nacional

Evidentemente, la reorganización de todas las patrullas del Seprona no afecta solo a Aragón, sino que produce ajustes en todo el territorio nacional. David González, responsable de especialidades en Jucil, es el encargado a nivel estatal de afrontar esta medida. «Sufrimos el déficit de agentes desde hace 15 años y esta nueva organización va a hacer que muchas comarcas en toda España se queden sin su patrulla», asevera el representante sindical.

Según los datos que manejan en el sindicato, más de 100 patrullas de toda España están en riesgo de desaparecer por esta movilización.

En la misma línea que los miembros del Seprona consultados por este diario, González critica que «no se consulta con el cuerpo y se quiere movilizar a gente que tiene toda su familia y su vida organizada en un lugar». «Van vaciando las unidades y luego lo cerrarán de manera absoluta», denuncia el responsable de especialidades de Jucil, que lamenta «la falta de comunicación» con la Dirección General de la Guardia Civil para abordar el problema y otra solución.

La Delegación del Gobierno de Aragón, preguntada por este diario, no informó sobre la situación y los planes del Seprona en la comunidad.

### Movilidad

### Más de 5.000 personas se suben al tren 'Avril' en su primera semana

EL PERIÓDICO Zaragoza

Unos 5.000 viajeros han utilizado los nuevos Avlo S106, conocidos como Avril, de alta velocidad de Renfe que unen Zaragoza y Calatayud con Madrid y Barcelona en su primera semana de circulación.

Las nuevas unidades se pusieron en funcionamiento el pasado 21 de mayo y han supuesto un aumento de frecuencias y de plazas de bajo coste de la compañía tanto para Zaragoza como para Calatayud.

Los Avlo S106, los trenes de alta velocidad con mayor capacidad de los que circulan en España, se estrenaron en el corredor Madrid-Zaragoza-Barcelona han registrado altos índices de ocupación en su primera semana.

Así, en estos primeros días los S106 que dan servicio a Aragón han trasladado a unos 5.000 viajeros cuyo origen o destino eran la capital zaragozana o la bilbilitana y han tenido un índice de ocupación medio del 93,5%.

Se han registrado una treintena de circulaciones de estas nuevas unidades en el corredor que conecta por alta velocidad las dos ciudades aragonesas con Madrid y Barcelona

La puesta en servicio de los S106 en el corredor ha supuesto para Aragón un notable aumento de las plazas Avlo de Renfe, las de bajo coste, ya que son vehículos de gran capacidad –581 plazas – y, además, se han incrementado las frecuencias tanto para la capital aragonesa como para la bilbilitana.

Por ello, el número de plazas Avlo ofrecidas para Aragón ha crecido en más de 7.000 a la semana, un incremento del 40%. Los Avlo S106 han sustituido a unidades S112M, que también se utilizan para los servicios de bajo coste de Renfe en este corredor.

La compañía ha vendido por el momento más de 121.200 billetes para estos nuevos trenes hasta finales de año. el Periódico de Aragón Jueves, 30 de mayo de 2024

### Suceso en Zaragoza

## La residencia no comunicó el empujón que acabó con la vida de una anciana

El centro no se puso en contacto con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales después de que un interno del geriátrico tirara a la nonagenaria por las escaleras

A. T. B. Zaragoza

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) no recibió ninguna comunicación de la residencia de mayores Las Fuentes de Zaragoza tras el presunto empujón que un interno del centro propinó a una anciana de 98 años, que cayó por las escaleras y falleció el pasado fin de semana como consecuencia de las heridas que sufrió el pasado 12 de mayo. Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, el Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón fue conocedor de la noticia a raíz de la información publicada por este diario sobre el deceso de la nonagenaria tras permanecer ingresada dos semanas en el hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. Allí fue intervenida de una fractura de fémur, tibia y peroné a la que le siguieron tres ictus de los que no ha podido recuperarse desde que ingresara el pasado 12 de mayo en el centro hospitalario.

Ante esta situación, el Departamento está recopilando toda la información relacionada con el caso, la cual analizarán porque «no han funcionado los canales de información» e intentarán averiguar «qué ha pasado» para que el episodio no se pusiera en conoci-



Imagen de archivo de una de las habitaciones de la residencia Las Fuentes, donde tuvieron lugar los hechos.

miento de la Dirección Provincial del IASS. La titularidad del centro es pública, pero su gestión se externalizó al Grupo Albertia, que gestiona otras cinco residencias en la comunidad aragonesa entre los zaragozanos barrios de Torrero y Valdespartera y otras tres en las localidades de Alagón, Figueruelas y La Puebla de Alfindén.

Desde la dirección de la residencia, por su parte, declinaron valorar lo sucedido y se remitieron a las explicaciones que pueda dar el Ejecutivo autonómico en relación a la falta de comunicación del citado episodio. «Es una pena muy grande que haya pasado y, en el centro, también nos quita el sueño», dijeron.

### Silla de ruedas

Transcurrieron dos semanas desde el incidente hasta que el pasado fin de semana se certificó la defunción de la anciana en el centro hospitalario. Su avanzada edad requería el uso de una silla de ruedas, una circunstancia de la que presuntamente se valió el interno para trasladarla hasta las escaleras de una planta del edificio y empujarla intencionadamente.

Por el momento, el entorno familiar de la fallecida no ha denunciado los hechos que supuestamente cometió un usuario con problemas de deterioro cognitivo. En el caso de que el procedimiento avance en términos penales, deberá ser valorado por los profesionales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón (Imlcfa) para determinar su grado de imputabilidad. ■

Laura Trives

### **Evento**

### La Policía exhibe sus medios ante 5.000 escolares en Zaragoza

El evento contó con la presencia de más de 100 agentes para acercar la labor policial a los niños

EL PERIÓDICO Zaragoza

La Policía Nacional reunió ayer en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza a más de 5.000 alumnos de 46 colegios de la ciudad, 6 de ellos de educación especial, en la IV Exhibición de Medios Policiales. Este evento tiene por objetivo dar a conocer la labor policial mostrando cercanía y generando confianza entre los más pequeños.



Un momento de la exhibición en el pabellón Príncipe Felipe.

El despliegue policial contó con la presencia de más de 100 agentes pertenecientes, entre otras dotaciones, a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana con su Grupo Operativo de Respuesta, la Unidad Especial de Guías Caninos, la Unidad Especial de Subsuelo y Protección Ambiental, la Unidad de Prevención y Reacción y el Grupo Especial de Operaciones de Seguridad. ■

### Hurto

### Roban las vallas de una residencia de Monzalbarba

EL PERIÓDICO Zaragoza

Angel de Castro

La Guardia Civil de Utebo ha detenido a dos personas por la sustracción del vallado perimetral de una residencia de la tercera edad en el barrio rural zaragozano de Monzalbarba, actualmente deshabitada, y a un tercero por un delito de receptación, ya que vendieron este material en un establecimiento de reciclaje de Cuarte de Huerva.

La investigación se inició el pasado 29 de abril a las 03.30 horas, a raíz de una llamada de colaboración ciudadana comunicando la presencia de dos personas que se encontraban desmontando parte del vallado perimetral de la antigua residencia. El material sustraído en diferentes días fue un total de 55 vallas, valoradas en 11.000 euros, que ya han sido entregadas a su legítimo propietario.

### Salvamento

### Salvan la vida de un cervatillo que cayó al canal Calanda-Alcañiz

EL PERIÓDICO Zaragoza

Efectivos del Seprona de la Guardia Civil de la localidad turolense de Alcañiz han salvado a un cervatillo de morir ahogado. Mientras realizaban un servicio propio de la especialidad, observaron cómo un cervatillo se había caído al canal Calanda-Alcañiz, a la altura del kilómetro 233 de la N-211, en el paraje denominado La Mojonera.

Tras varios intentos por parte de los agentes de la Guardia Civil de atraparlo con el lazo para ayudarle, decidieron guiarlo a través del canal hasta la salida más próxima, recorriendo con el animal alrededor de 4,7 kilómetros. Finalmente, y a pesar del agotamiento que presentaba, el animal consiguió salir ileso del incidente gracias a la ayuda de los guardias civiles.

18 | Aragón

Jueves, 30 de mayo de 2024 el Periódico de Aragón

### Tentativa de asesinato

### Atribuyen una salvaje paliza al joven que apuñaló a una mujer

Homicidios considera que es autor de tres delitos de asesinato en grado de tentativa y la jueza ordena su ingreso en el Miguel Servet

A. T. B. Zaragoza

El Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Aragón ha atribuido otros dos intentos de asesinato al joven -R.C.S. (España, 1999) – que el domingo por la mañana apuñaló a una mujer a orillas del Canal Imperial a su paso por el parque José Antonio Labordeta de Zaragoza. Los investigadores consideran que R. C. S. es el autor del acuchillamiento a un hombre en el barrio de Torrero tan solo dos horas antes del episodio del Parque Grande y también de la salvaje agresión de la que fue víctima el lunes 20 de mayo una anciana de 85 años en el barrio de San Gregorio. Con todo ello, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, en funciones de guardia, en calidad

de autor de tres delitos de asesinato en grado de tentativa y la jueza titular decretó su ingreso en el módulo de psiquiatría del Hospital Miguel Servet tras ser examinado por un forense.

Según ha podido saber EL PE-RIÓDICO DE ARAGÓN, el presunto autor de los hechos presenta antecedentes vinculados a episodios de lesiones autolíticas e intentos de suicidio hasta el punto de que tiene pautada una medicación diaria que no toma desde hace tiempo. En anteriores ocasiones ha recibido tratamiento psiquiátrico en el hospital Royo Villanova, donde ingresó por última vez en diciembre del año pasado.

Asistido por la abogada Claudia Melguizo, R. C. S. declaró en presencia del ministerio fiscal y de un forense, ante quienes reconoció los episodios del domingo en los que dijo actuar movido por voces internas y se desvinculó por completo de la agresión a la anciana en San Gregorio. Fueron sus abogados quienes solicitaron el ingreso en el centro hospitalario, mientras que la Fiscalía interesó el internamiento en la cárcel de Zuera.

La vinculación de las agresiones era una de las hipótesis que barajaba la Policía a tenor de las similitudes de los dos últimos acuchillamientos cometidos el domingo por 
la mañana. A las 11.00 horas, un 
hombre fue atendido a las puertas 
de la residencia de mayores Elías 
Martínez por un corte en el cuello 
del que sangraba abundantemente y, tan solo dos horas más tarde, 
una zaragozana de 47 años fue 
apuñalada en el cuello y en la espalda antes de lanzarse al agua para intentar librarse del agresor.

Para entonces, los investigadores ya analizaban la agresión a una anciana de 85 años, a quien un ci-

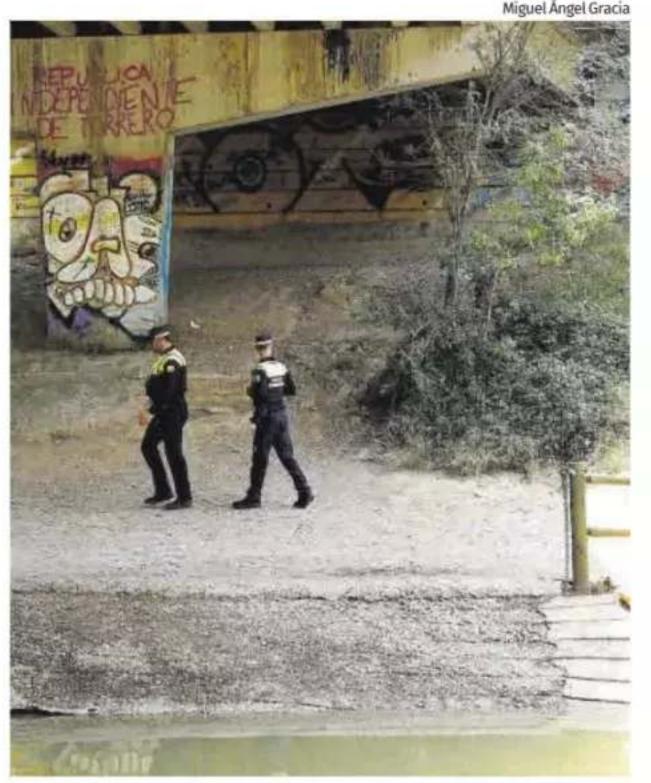

Dos agentes de Policía Local inspeccionan el lugar de la agresión.

clista golpeó con la cadena de la bicicleta y le pisó la cabeza tras tirarla al suelo en la calle Manuel Servet Ezcurra. Estos hechos se remontan al pasado 20 de mayo, cuando la mujer paseaba con la ayuda de un andador hasta que cruzó su cami-

no con el citado individuo. Las pesquisas de los agentes se cruzaron con la investigación de los dos últimos apuñalamientos del domingo hasta el punto de considerar que R. C. S. se encuentra detrás de todos ellos. ■

Miguel Angel Gracia

### Placas al Mérito de la Protección Civil

El Gobierno de Aragón ha condecorado a diferentes entidades y personalidades, entre ellas los voluntarios de Protección Civil de la Sierra de Albarracín.

### «El mejor pago es un abrazo»

A. T. B. Zaragoza

Son figuras anónimas a las que no les gustan los focos mediáticos, un rara avis en la sociedad materialista de hoy en día a la que le cuesta concebir la prestación de un servicio sin recibir una remuneración económica a cambio. Son los voluntarios de las juntas directivas de los clubes de fútbol de los pueblos, los voluntarios de los campamentos escolares y los voluntarios de Protección Civil, un servicio, este último, de vital importancia como «apoyo» a la Guardia Civil en el medio rural aragonés. «Un voluntario es una persona que adquiere una responsabilidad. Cuando te entregas a los demás, te sientes útil y mayor gratific ación que esa no existe», asevera Antonio Prados, jefe de preventivos y presidente de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil (AVPC) de la Sierra de Albarracín.

Militar del Ejército de Tierra en la reserva activa, es una de las figuras que ayer fue condecorada por el Gobierno de Aragón con la placa al Mérito de la Protección Civil por la misión «cotidiana» que lleva a cabo en accidentes de tráfico u organización de eventos junto a los compañeros de la entidad. Son «los primeros» que acuden a las llamadas de emergencia, la mayoría de ellas



Antonio Prados, presidente de los voluntarios de Protección Civil de la Sierra de Albarracín.

vinculadas a siniestros viales, «a la orden del día» por los ciervos y corzos que cruzan las carreteras de la comarca.

Abarcan un vasto territorio de 1.414 km² en el que sirven de «apoyo» a los «poquitos efectivos» de la Guardia Civil con los que cuenta la comarca. «Ver a la Guardia Civil me da mucha seguridad. Son los ángeles de la carretera», afirma.

Entre otras muchas intervenciones recuerda un servicio en un choque frontal en la carretera que conecta la localidad turolense de Orihuela del Tremedal y la alcarreña de Alustante, donde esperaron durante dos horas la llegada de los bomberos para excarcelar al conductor de un vehículo sin saber si había perdido la piema. También colaboraron en el incendio forestal del año pasado en San Agustín donde Prados, como jefe de preventivos, se puso a disposición del Puesto de Mando Avanzado (PMA) para luego trasladar a sus compañeros los trabajos previamente delimitados.

En su caso, suma cuatro años como voluntario tras asentarse en agosto de 2020 en tierras aragonesas, las mismas de las que quedó prendado al participar en unas maniobras en 1986. «Aragón tiene los valores muy altos, solo llevo cuatro años aquí y tengo una cantidad de amigos... jamigos, eh! Esta tierra me tiene enganchado por la gente y por eso soy voluntario», sostiene.

«Mucha gente me dice que por qué dedico tantas horas sin cobrar, pero no saben que a mí me pagan con cariño, con satisfacción y con amor, que es lo que falta en este mundo. No lo hago por amor al arte, soy un egoísta porque me recorre un escalofrío cuando alguien me da un abrazo. ¡El mejor pago es un abrazo!», reflexiona. Dice que habla «con el corazón». «Hablo de lo que siento», finaliza. ■

### Zaragoza

## Daroca cuenta las horas para decorar sus calles de coloridas y floridas alfombras

Declarada Fiesta de Interés Turístico, celebra el milagro de las Corporales con la procesión del Corpus Christi por el calles del centro histórico

EL PERIÓDICO Zaragoza

Llega el día grande de Daroca. La localidad zaragozana celebra mañana una fiesta declarada en 2006 de interés turístico de Aragón y cuyo acto central es la procesión del Corpus Christi, en la que se celebra el milagro de los Corporales, que recorre el centro histórico de la localidad, marcada por las alfombras de flores que decoran el municipio y los pétalos de rosas que tiran los niños y niñas vestidos de comunión.

Cada año, esta festividad se convierte en el centro de todas las miradas, asumiendo su papel como acto central de las fiestas mayores. La jornada festiva comenzará a las 9.00 de la mañana con la preparación de las alfombras florales en la Puerta del Perdón y la calle Grajera. A las 11.00 horas, tendrá lugar la celebración del Corpus Christi y la eucaristía en la Basílica de Santa María de los Sagrados Corporales, cantada de nuevo este año por la Coral Darocense Ángel Mingote. Seguidamente dará comienzo la tradicional procesión hasta la Torreta, donde también se celebrará la homilía y la bendición. La Banda de Música Municipal de Daroca realizará el acompañamiento musical durante todo el trayecto.

Los actos festivos continuarán a las 17.00 horas, con un recorrido por



Dos mujeres terminan de colocar los pétalos de flores que conforman una colorida y natural alfombra.

las plazas con la charanga y una degustación de sopetas. Después, los ritmos caribeños se adueñarán de la plaza de Santiago y ya por la noche, también en la plaza de Santiago, la charanga Pífola pondrá música al baile popular. Por la noche también tendrá lugar la quema del toro de fuego y la salida de la charanga hasta el pabellón.

El hecho que se conmemora sucedió en 1239 en el marco de la Reconquista. En la iglesia de San Cristóbal de Daroca se celebraba una misa debido a que las tropas musulmanas habían sitiado a los cristianos. En la ceremonia, las seis hostias que guardaba el sacerdote aparecieron empapadas de sangre. Esto se consideró un prodigio y el cura encabezó las tropas cristianas, que se lanzaron a la lucha saliendo victoriosas.

Cuenta la historia que el milagro tuvo lugar en las cercanías de Valencia, concretamente en el pueyo de Chiva, perteneciente a la población de Luchente, donde el noble Berenguer de Entenza lideraba compañías llegadas de Daroca, Calatayud y Teruel para hostigar a los musulmanes al sur del Júcar tras la conquista de Valencia por Jaime I en 1236.

Tras la victoria aparecieron las disputas por quién debía llevar a su ciudad el paño con las hostias ensangrentadas. Se decidió colocar los Corporales sobre una mula y dejarla a la buena de Dios. La mula fue a caer muerta en la puerta de la iglesia de San Marcos, hoy convento de religiosas de Santa Ana, junto a la puerta Baja de Daroca. Allí estuvo depositado durante muchos años el paño de los Corporales hasta que se trasladó a la iglesia de Santa María. ■

### La Litera

### San Esteban rehabilita la Casa Galán para crear vivienda de alquiler

EL PERIÓDICO Huesca

El Ayuntamiento de San Esteban de Litera ha adjudicado las obras para la construcción de un edificio en el solar de la antigua Casa Galán. El proyecto recoge la creación de siete viviendas, que serán energéticamente eficientes, y que se destinarán al alquiler a un precio asequible. Este histórico inmueble fue derribado por el anterior propietario, una entidad bancaria, y el ayuntamiento adquirió el solar hacevarios años. El nuevo proyecto urbanístico se ubicará en pleno centro de la población, en la calle Mayor número 1, junto a la plaza de España.

Será la empresa Isdafix SL la encargada de las obras tras el procedimiento de licitación abierto tramitado a través de la plataforma de contratos del Estado. La adjudicación se ha hecho por una cuantía de 455.786,77 (IVA incluido), financiada en su mayoría con Fondos Europeos y cofinanciado por el ayuntamiento. Está previsto que los trabajos para la construcción de los siete pisos de alquiler asequible comiencen en el último trimestre del año. Con ello, el Ayuntamiento de San Esteban de Litera ampliará la oferta de vivienda pública en el municipio, pues se están habilitando otras cuatro en el edificio contiguo conocido como Casa Vedera. ■

### Valdejalón

### La ruta de los escolares de La Almunia se recuperará el martes

Educación contrata un autobús que sustituye al averiado y mientras tanto los padres harán rondas para trasladar a los alumnos al centro

EL PERIÓDICO Zaragoza

El problema generado tras la avería del autobús que servía como transporte escolar para alrededor de 50 alumnos de Morata de Jalón, Mesones, Nigüella, Arándiga y Chodes y que podía poner en jaque la tranquilidad y la viabilidad del final del curso escolar parece que se va solventar con rapidez. Desde el Departamento del Gobierno de Educación anunciaron ayer que la ruta escolar para acudir al IES de La Almunia se va a retomar el próximo martes al haber contactado

la Administración con una empresa diferente y que podrá dar el servicio a los estudiantes hasta el final de curso.

Lo que parecía una avería más se convirtió en un gran conflicto al notificarse que no existía un vehículo de sustitución y que no lo iba a haber en las próximas semanas, lo que dejaba en el aire la movilidad de los escolares justo en el tramo decisivo del curso. «Nuestros hijos se juegan el año y que no acudan a clase no era una opción», aseguró Laura Ortega, representante de la Ampa del instituto, que agradece la rápida actuación del Gobierno de Aragón.

### Insostenible

Hasta el próximo martes, serán los propios padres los que, a través de rondas, se encarguen de transportar personalmente a los alumnos hasta el centro educativo. «Podemos hacer un esfuerzo y unos pocos días entre unos cuantos te apañas, pero esta situación no era sostenible durante un mes», advertía Ortega.

La difícil situación que atravesaban los alumnos de las cinco localidades aragonesas, y sus familias, ha sido estos días motivo de debate en el ámbito político. Primero fue Izquierda Unida quien denunció la problemática por la supresión del servicio de autobús de la ruta escolar. El coordinador general de IU Aragón y portavoz parlamentario en las Cortes, Álvaro Sanz, registró una pregunta dirigida a la consejera de Educación para que informe de lo sucedido y de las medidas que desde su departamento se van a tomar para dar una solución urgente a este alumnado y sus familias.

Por su parte, la portavoz de CHA en la Comisión de Educación, Ciencia y Universidades de las Cortes de Aragón, Isabel Lasobras, también señaló que «es necesario que el Gobierno de Aragón trate de dar una solución adecuada».

El Periódico

### Ribera Baja del Ebro

## Sástago alza la voz contra el plan de su nueva variante

Los vecinos denuncian que la construcción de la carretera prevista destruirá su preciada huerta

A. POLA Zaragoza

Un proyecto de 2020 que ahora ha sido catalogado como «urgente» y con orden de ejecución inminente está perturbando a los vecinos de Sástago. La construcción de una carretera que cruzaría por 200 huertos parece una realidad y sus habitantes, con la inmensa mayoría contrarios al plan, están organizándose para comenzar acciones reivindicativas y así intentar echar abajo los propósitos de la Administración.

El Plan Extraordinario de Carreteras del Gobierno de Aragón mo objetivo permitir la circulación la nueva variante es la destrucción mos miedo hasta de perder el con-

de vehículos agrícolas y de transporte pesado. A pesar de que el plan ha cumplido con todos los trámites exigidos, los vecinos de Sástago aseguran que no se ha evaluado lo suficiente su impacto y su viabilidad, así como tampoco han sido estudiadas las afecciones sobre el patrimonio. «No sé cómo pueden seguir adelante con semejante barbaridad. Es una carretera que no va a tener otra función que llegar a un puente», denuncia Ricardo Garín, uno de los portavoces de los vecinos, que asegura que «existen más alternativas».

### Riqueza

El principal motivo por el que los



Imagen de una parte de las huertas de la localidad de Sástago.

de gran parte de su huerta, ya que la carretera podría afectar a 200 parcelas. «Nuestra huerta es una de las grandes riquezas que tiene este pueblo. Destruirla puede tener más consecuencias de las que parece», subraya Garín. Al daño agrícola se le podrían sumar perjuicios económicos e incluso sociales. «Aquí había caído mucho la población y gracias a estas parcelas muchos jubilados vienen a vivir aquí y también los inmigrantes deciden incluyó una variante que tiene co- habitantes de Sástago se oponen a quedarse. Si perdemos gente tene-

sultorio médico», alega preocupado el portavoz vecinal.

La obra, que se declaró urgente en enero de este año, está regulada por la ley de Expropiación Forzosa, por lo que a los propietarios de esos terrenos no les queda mucho más que resignarse. «No nos han dicho todavía nada, pero se habla de que van a pagar a un euro el metro. El dinero es lo de menos en este caso, las pérdidas van por otro lado», explica Garín.

Sástago están recogiendo firmas ción popular. ■

para que conste su «total indignación» por la puesta en marcha del proyecto logístico y ya son más de 800 las que se han conseguido. Durante el día de hoy se va a producir una reunión entre los afectados para establecer una guía de acción conjunta que sirva para tratar de frenar el inminente comienzo de las obras. El alcalde de la localidad zaragozana, Jorge Casanova, se ha comprometido a tener en cuenta dicha reivindicación si se De momento, los vecinos de conseguía la suficiente moviliza-

### Zaragoza

### La DPZ eleva hasta los 1,3 millones las ayudas a países en desarrollo

Es la única institución aragonesa que cumple con la recomendación de la ONU, tras los recortes en la DGA, Zaragoza y Huesca

EL PERIÓDICO Zaragoza

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPH) destinará este año 1.325.000 euros a las ayudas de Cooperación al Desarrollo que tienen por objeto financiar ini-

ciativas de progreso y solidaridad internacional. Una cifra inicial, ampliable en 500.000 euros más según las necesidades, que supone un incremento de 400.000 euros respecto a la cantidad consignada en 2023 y que alcanza la cota máxima alcanzada hasta ahora por la institución

provincial. Las oenegés y entidades sin ánimo de lucro interesadas pueden solicitar estas ayudas hasta el 24 de junio. Con esta cuantía, la institución provincial sigue siendo la única de Aragón que supera el 0,7% de su presupuesto destinado a este ámbito, tal y como recomienda la ONU,



Rubén Estévez junto a Luis García, ayer, en la presentación

algo que no sucede en el resto de instituciones aragonesas. La cifra récord responde, según subrayó el diputado delegado de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad Internacional de la DPZ, al papel de la institución como «referente histórico» en el compromiso con la cooperación internacional.



el Periódico de Aragón Jueves, 30 de mayo de 2024

CONTENIDO OFRECIDO POR



### Mercado. Seguros

## MIC Insurance, líder en crecimiento de Multirriesgo en España

Según datos de ICEA, es la entidad que más ha crecido en este ramo con un incremento del 154% con respecto a 2023 y un aumento de su facturación global del 60%



En el primer semestre de 2024, el sector de seguros en España ha exhibido señales alentadoras de estabilidad y recuperación tras afrontar desafios considerables en años anteriores. A pesar de la persistente volatilidad económica y financiera a nivel global, el mercado asegurador español ha demostrado capacidad de adaptación y resiliencia frente a condiciones cambiantes.

Varias ramas del sector asegurador han mostrado mejoras, abarcando seguros de vida, salud, automóviles y Multirriesgo, siendo este último destacablemente revitalizado.

Al cierre del año 2023, el sector de seguros Multirriesgo experimentó un crecimiento modesto del 6%, un porcentaje que reflejó las dificultades enfrentadas en un contexto económico turbulento. Sin embargo, los primeros meses del 2024 han sorprendido con un repunte inesperado, alcanzando un crecimiento del 8%, infundiendo así un renovado optimismo en el mercado asegurador español.

Este resurgimiento ha sido impulsado por diversos factores. La subida de los tipos de interés y la restricción en la concesión de préstamos han impactado negativamente en el mercado inmobiliario. Sin embargo, la compraventa de viviendas al contado, sin intermediación bancaria, ha generado un efecto positivo en el mercado de seguros de hogar, contribuyendo así al crecimiento de la rama del Multirriesgo.

### Crecimientos de récord

En términos de desempeño empresarial, datos proporcionados por el centro de Investigación Cooperativa

### **IMPULSO**

Abanca y MMT Seguros han crecido un 100% y un 52% respectivamente

La compraventa de viviendas al contado ha avivado el mercado de seguros del hogar entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones (ICEA) destacan a MIC Insurance Company Sucursal en España como la entidad lider en crecimiento.

La compañía, muy presente en Francia y España, ha registrado en la primera mitad de 2024 un impresionante incremento del 154% respecto al año anterior. Pero este desempeño extraordinario no se queda aquí.

El buen ritmo de MIC Insurance Company se traduce también en su facturación global, que alcanzó los 152 millones de euros en 2023, representando un aumento de más del 60% en comparación con el año anterior.

No obstante, otras empresas también han registrado crecimientos destacables. Abanca ha experimentado un incremento del 100%, consolidándose como un jugador clave en el sector. Le sigue de cerca la compañía MMT Seguros, que ha logrado un incremento del 52%.

Otras compañías que han destacado en el panorama son Murimar, con un aumento del 47,37%, y Generali, que ha impulsado su negocio Multirriesgo en un 29% en el primer trimestre del presente año.

Aunque el sector de seguros en España enfrenta desafíos continuos, la situación en los primeros meses de 2024 muestra signos alentadores de estabilidad.

Esta radiografía revela el optimismo que enfrenta el sector. El terreno de seguros Multirriesgo en España se muestra resiliente y en camino a una recuperación robusta en la segunda mitad del año, liderado por el desempeño destacado de entidades como MIC Insurance, Abanca y MMT Seguros.

### Plena Inclusión

### Vuelve el campus de verano de la Fundación Ser Más



La Fundación Ser Más prepara una nueva edición de su Campus Inclusivo de Verano.

El campus es un programa de actividades para divertirse durante las vacaciones de verano.



La pasada edición del campus inclusivo de verano.

El campus ayuda a las familias a conciliar durante las vacaciones escolares de sus hijos. Esto significa que hay personas que cuidan a los hijos mientras las familias trabajan o hacen sus tareas.

El Periódico

Se llama inclusivo porque es para todo el mundo: personas con y sin discapacidad y personas con o sin enfermedad mental.

Pueden participar jóvenes y niños desde los 3 años.

Un grupo de profesionales y de voluntariado organiza las actividades y cuida a las personas participantes.

Habrá actividades deportivas, ludoteca, juegos y un parque de agua.

Las fechas del campus son del 24 al 28 de junio.

El Periódico

### Integración

Es un espacio promovido por Fundación CAI, Fundación Ibercaja, DFA y Plena Inclusión, con el objetivo de informar y dar voz a los principales colectivos de personas con discapacidad y enfermedad mental y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la integración.



La Fundación Ibercaja, comprometidos con la sociedad desde 1876.

## Fundación Ibercaja, 148 años trabajando por las personas

La acción social forma parte del ADN de la entidad que, desde 2006 impulsa su convocatoria nacional de proyectos sociales y a la que este año se suma otra centrada en iniciativas de protección medioambiental

CON LA COLABORACIÓN DE:



EL PERIÓDICO Zaragoza

El compromiso con las personas y su desarrollo conforman la razón de ser de la Fundación Ibercaja. Tras 148 años, la base sobre la que se construye toda su labor continúa siendo la acción social, el estar al lado de quien es más lo necesitan, con el firme objetivo de ofrecer una igualdad de derechos y oportunidades a todas las personas. Esta experiencia por parte de la entidad le permite conocer la importancia que tiene el apoyo a los colectivos más desfavorecidos, impulsando su desarrollo a nivel personal y también profesional.

Una de las acciones que mejor define este compromiso adquirido por la Fundación Ibercaja es su convocatoria nacional de proyectos sociales, impulsada anualmente desde 2006. En la última convocatoria, se ha conseguido apoyar a 333 iniciativas en todo España, con las que se ha podido ayudar a 228.268 personas.

Unas ayudas que tienen por objetivo apoyar proyectos que fomenten la inserción laboral y la integración social de colectivos en riesgo de exclusión. En otras palabras, trata de ayudar e impulsar a las entidades sociales, quienes, a través de sus proyectos, trabajan por romper estas desigualdades.

#### Nueva convocatoria para proyectos de protección medioambiental

La Fundación Ibercaja ha lanzado este año una nueva convocatoria para proyectos centrados
en la protección medioambiental y la innovación social. El objetivo de esta nueva iniciativa es
apoyar propuestas centradas en
conservar y proteger la naturaleza y la biodiversidad, apostando por el desarrollo sostenible del planeta, al mismo tiempo que realizan la imprescindible labor de educar y sensibilizar a la población en esta materia

Los proyectos de las entidades solicitantes pueden englobar las diferentes temáticas: gestión forestal sostenible (conservación, restauración y mantenimiento de espacios naturales y uso social de espacios protegidos del paisaje); gestión



Con, por y para las personas con discapacidad

José Luis Pomarón, 9. **Zaragoza** Aragón, 3. **Huesca** Ripalda, 5. **Teruel** www.fundaciondfa.es El horario es de 8.00 a 15.30 horas.

El precio del campus son:

- 85 euros para socios de la Fundación Ser Más.
- · 95 euros para no socios.

La comida del mediodía está incluida en el precio.

El campus se celebrará en el Stadium Venecia de Zaragoza.

La Fundación Ser Más es miembro de Plena inclusión Aragón.

El Gobierno de Aragón tiene un acuerdo con Plena inclusión Aragón para ayudarle a contar en los medios de comunicación su trabajo y el de sus entidades a favor de las personas con discapacidad intelectual.

de la flora y fauna silvestre y sus hábitats; residuos, agua, consumo responsable, economía circular y cambio climático; ahorro climático y energías renovables; movilidad sostenible; agricultura ecológica y ganadería extensiva, y mejora de la calidad ambiental del medio urbano y rural.

Estas dos convocatorias se suman a la de Cooperación Internacional que se destina en este caso a las ONG que trabajan en las zonas del mundo más desfavorecidas y que tratan campos como la educación, la salud y el acceso a bienes básicos como el agua potable y el saneamiento. Gracias a estas ayudas, se consiguen materializar proyectos que se llevan actualmente a cabo en países como Camerún, Chad, Sudán del Sur, Mozambique, R.D Congo, Marruecos, Bolivia, Togo, India, República Dominicana y Ecuador.

Asimismo, ante necesidades urgentes de tipo climático, social o humanitario,
Fundación Ibercaja ha lanzado campañas solidarias al lado de entidades del tercer
sector. Las últimas se han
destinado al pueblo ucraniano, al terremoto de Turquía,
a las inundaciones en Libia o
a los afectados por el volcán
de la Palma.

### **Fundación DFA**

### Desarrollo de competencias y aprendizaje adaptado

Una vía formativa que busca fomentar la participación en la vida social y desarrollar competencias para manejarse en el entorno cotidiano, permitiendo avanzar en la adquisición de conocimientos y enfrentarse nuevos desafíos. Este reto, que va más allá de una enseñanza convencional, es el principal valor añadido del programa de Educación Permanente, una modalidad educativa dirigida a un alumnado con un denominador común: tienen un 33% de discaJueves, 30 de mayo de 2024



Actividad exterior del alumnado de la FIPA.

pacidad y son mayores de 21 años.

En el Centro de Formación del Edificio Josemi Monserrate de la Fundación Dfa se imparte esta acción formativa en los niveles de iniciación y consolidación. El nivel I está orientado a desarrollar habilidades básicas, como aprender a leer y escribir, y adquirir conocimientos matemáticos básicos para la vida diaria. «El objetivo es que las 30 personas de este curso adquieran competencias curriculares que puedan aplicar en su vida cotidiana. Cada persona tiene necesidades diferentes y nos adaptamos a ellas», explica Saúl García, profesor de esta Formación Inicial para Personas Adultas (FIPA). El nivel II requiere un aprendizaje adaptado a cada alumno, donde se impregnan de competencias más teóricas a la vez que refuerzan los conocimientos previos. «Este nivel sirve como preparación para adquirir conocimientos teóricos que les permitan posteriormente obtener un título de graduado y, en el futuro, acceder al mundo laboral», afirma

En ambos niveles también se trabajan competencias que fomentan el desarrollo de la inteligencia emocional y la comprensión verbal.

García. El trampolín hacia ese fu-

turo pasa por el Centro Público de

Educación de Personas Adultas

Gómez Lafuente.

La Formación Inicial para Personas Adultas (FIPA) está reglada y subvencionada por el Departamento de Educación, Ciencia y Universidades.■

El Periódico

# Más de 3.000 alumnos sensibilizados con la discapacidad

El juego 'Ciudades Accesibles' llega a 62 centros educativos de todo Aragón 18 meses después de su lanzamiento

EL PERIÓDICO Zaragoza

Nació con el fin de introducir en las aulas conceptos sobre la discapacidad, la accesibilidad y las barreras sociales, arquitectónicas y comunicativas. 18 meses después, la realidad refleja que el juego Ciudades Accesibles ha cumplido el objetivo para el que fue ideado en al menos 62 centros educativos, Colegios Rurales Agrupados (CRA) y Centros Rurales de Innovación Educativa de Teruel (CRIET) de las tres provincias aragonesas. Tras este periodo, 3.373 alumnos y alumnas de 4.º a 6.º de educación primaria han participado en alguna de las sesiones de este juego lúdico-pedagógico dinamizadas por la Fundación Dfa.

La participación en grupo en torno a este juego es posible gracias a un tablero, unas fichas y un dado gigantes, siempre con el acompañamiento de las técnicos de Dfa. Es en Zaragoza donde más incidencia ha tenido hasta ahora la sensibilización en materia de discapacidad. Más de 2.400 alumnos han estado presentes en alguna de las 106 sesiones llevadas a cabo a lo largo y ancho de la provincia. La cifra de dinamizaciones en Teruel es de 33, con más de 600 escolares, mientras que en Huesca se han desarrollado 16 sesiones con presencia de más de 300 jóvenes.

Patricia Gascón, responsable del Centro de Actividades Socioculturales de la Fundación Dfa, reconoce que «la respuesta del alumnado es muy positiva: se implican mucho en el juego, les gusta aprender sobre este ámbito y reclaman más tiempo para seguir jugando».

### El medio rural también juega

De las 155 sesiones desarrolladas, 61 han tenido lugar en instalaciones situadas fuera de las tres capi-



Una partida del 'Ciudades Accesibles' en el CEIP Ensanche.

tales de provincia. Se confirma así el esfuerzo por conseguir una sociedad más inclusiva y respetuosa que persigue este proyecto sin olvidarse del medio rural.

«Creo que la propuesta es motivadora y cercana para el alumnado. Además, no es una actividad rígida, sino que permite que haya intervenciones y que se puedan realizar preguntas con libertad», explica Paloma Esteban, del CEIP Gil Tarín de La Muela.

Jugar al Ciudades Accesibles también es posible a través del formato de mesa. Esta versión se ha cedido gratuitamente a 65 centros educativos aragoneses. Las peticiones para que el alumnado se ponga en la piel de una persona con discapacidad y pueda entender cada situación que se plantea han traspasado fronteras. Aunque el proyecto se ciñe a Aragón, las solicitudes para disponer de un ejemplar han llegado del resto de España e incluso de Latinoamérica.

Para los que todavía no lo tienen, pueden solicitar tanto la dinamización de la actividad como la versión de mesa a través de la página web www.somosdiversidad.es.







### Sudokus

|   | 7 |   | 4 |   | 2 |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 |   |   |   |   |   | 5 |   |
|   |   |   |   | 7 |   |   |   |   |
| 9 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | 8 |   | 9 |   |   | 6 |
| 8 |   |   |   | 3 |   | 4 |   |   |
|   |   | 4 | 7 | 5 |   |   | 1 |   |
|   |   | 3 | 2 |   |   |   |   | 5 |
| 7 |   |   | 1 | 8 |   | 9 |   |   |

|   |   | 8 | 5 | 7 |   |   |   | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 | 6 |   |   |   | 4 |   |
|   |   |   |   | 9 |   | 5 |   |   |
|   |   | 6 | 7 |   |   |   |   |   |
|   |   | 9 |   | 8 |   |   |   |   |
|   | 7 |   | 2 |   |   |   | 8 | 5 |
| 3 | 6 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 4 |   |   | 6 |   |   |   | 1 |
|   |   |   | 4 |   | 5 |   | 7 |   |

|      |   |   | 2 |   |   |   |   | 1 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6    |   | 8 |   |   |   | 5 |   |   |
|      |   |   | 4 | 8 |   |   | 2 |   |
|      |   | 3 |   |   |   |   |   |   |
| 7    |   |   |   |   | 4 | 3 | 9 |   |
|      | 1 | 5 | 9 |   |   |   | 6 |   |
| - 10 | 8 |   | 6 |   |   | 9 | 1 |   |
|      | 3 |   |   |   |   | 4 |   |   |
| 9    |   |   |   |   |   |   | 8 | 3 |

| Č.                                                     | 7                 | 6         | E           | 8               | 1           | ç                | 9          | L               |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|-----------------|-------------|------------------|------------|-----------------|
| 9                                                      | 1                 | 9         | *           | 6               | 2           | 3                | 8          | 1               |
| 3                                                      | 1                 | 8         | 9           | 9               | 1           | *                | 6          | 2               |
| L                                                      | 6                 | 1         | 1           | 3               | 9           | 9                | 2          | 8               |
| 9                                                      | 3                 | 1         | 6           | 3               | 8           | L                | 9          | P               |
| 8                                                      | Z                 | 5         | 1           | 1               | 9           | 1                | 8          | 6               |
| 1                                                      | 8                 | 2         | 9           | L               | ε           | 6                | Þ          | 9               |
| Þ                                                      | 9                 | 2         | 8           | 9               | 6           | 2                | 1          | Ε               |
| 6                                                      | 9                 | 3         | 2           | L               | P           | 8                | 2          | S               |
| de.                                                    | lle               | ne        | las         | ca              | cill        | 36               |            | in              |
| Rellene las casillas vacias<br>de los recuadros de 9x9 |                   |           |             |                 |             | 0.2              | Val        | uoo             |
| le                                                     | los               | re        |             |                 |             |                  |            | 0.40            |
|                                                        |                   |           | cu          | adı             | 105         | de               | 9)         | (9              |
| u                                                      | adı               | ad        | cu<br>os,   | adi<br>co       | nos<br>in c | de               | 9)<br>as   | c9<br>del       |
| u                                                      | adı<br>19,        | ad<br>sir | 05,         | co              | nos<br>en c | de<br>ifr<br>nii | e 9)<br>as | r9<br>del<br>in |
| a                                                      | adr<br>I 9,<br>me | ad<br>sir | os,<br>n re | co<br>epe<br>un | nos<br>etir | de<br>ifr<br>nii | e 9)<br>as | r9<br>del<br>in |
| a                                                      | adr<br>I 9,<br>me | ad<br>sir | os,<br>n re | co<br>epe<br>un | nos<br>etir | de<br>ifr<br>nii | e 9)<br>as | r9<br>del<br>in |

### Seis diferencias





Difevencias: L. El vendaje es más pequeño. 2. El boisillo está más abajo. 3. Falta la tirita de la cara. 4. Tiene un bolso. 5. La támpara está movida. 6. La placa está

### Crucigrama

HORIZONTALES.-1: Mujer que se ocupa en trabajos humildes y penosos. Adversaria.-2: Vasija cilíndrica de metal, de poca altura y con dos asas, usada para cocer y guisar. Árbol betu-láceo que abunda en los bosques de Europa.-3: Aprietos, dificultades. Perturbación mental fijada en una idea.-4: Fundamentos o apoyos principales de algo. Tesis menor. Abreviatura de su majestad.-5: Hombre que niega la existencia de Dios. Especie de papagayo. Pierde el equilibrio.-6: Nota musical. Derramarse el contenido de una vasija. Estado de Alemania.-7: Organización humanitaria. Etapa. Poco compacta, disgregada.-8: Símbolo del roentgen. Cada uno de los doce principales discípulos de Jesucristo, a quienes envió a predicar el Evangelio por todo el mundo. Rozaduras.-9: Situación de vigilancia o atención. Bajas de estatura.-10: Aldeana de Salamanca. Juntar, congregar, amontonar. Símbolo del azufre.-11: Bonita. Socarrón, guasón. Mugido.-12: Diez y uno. Esfera aparente azul y diáfana que rodea la Tierra. Animales vertebrados ovíparos, con el cuerpo cubierto de plumas.-13: Aproximándose. Ganso doméstico.-14: Índices, registros. Tejido similar al raso.-15: Que abundan en arena. Observara, advirtiera.

VERTICALES.- 1: Que acaba o concluye algo. Conducto por donde van las aguas sucias de las poblaciones.-2: Zapato muy grande o muy tosco. Insistir, perseverar.-3: Impute a alguien algún delito, culpa o cualquier cosa vituperable. Hombre pequeño, delgado, bien dispuesto y airoso.-4: Parecidos a la cera. Extraviarán.-5: Argollas. Cubre a vueltas con un cabo delgado parte de otro más grueso. Onomatopeya que imita la voz propia de la gallina clueca.-6: Apócope de nosotros. Cosa blanda, espesa y pegajosa. Desorden grande.-7: Artículo contracto. Que profesa el teísmo. Juego de azar.-8: Fatiga, molestia. Partes puestas o colocadas alrededor de algo.-9: Número neperiano. Cogéis. Interpretar escritos.-10: Napias. Incapaces, ineptos. Símbolo del newton.-11: Madera noble de color negro. Planeta del sistema solar. Lo de ahí.-12: Mineral del que se extrae un metal, tal y como se encuentra en el yacimiento. Se dice de la condición ventajosa para una sola de las partes. Abreviatura de atmósfera.-13: Falto de juicio. Imitar, copiar o reproducir algo con exactitud y a veces servilmente. Elige mediante sufragio.-14: Arvejos, plantas papilionáceas hortenses. Acunar.-15: Sitios poblados de álamos. Nombre de mujer.

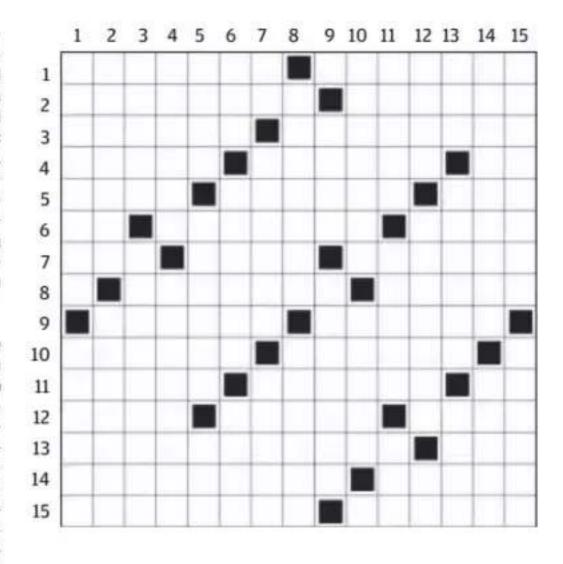

subcuadrícula de 3x3

Solución sólo horizontales,-1: Azacana, Enemiga,-2: Cacerola, Abedul,-3: Apuros, Paranoia.-4: Bases, Tesina, SM.-5: Atea, Perico, Cae.-6: Do, Salirse, Land,-7: Oldo, Fase, Suelta,-8: R. Apóstol. Roces,-9: Alerta. Enanas,-10: Charra. Reunir. S.-11: Linda. Burión, Mu.-12: Once. Clelo. Aves,-13: Acercándose, Oca.-14: Catálogos, Satén,-15: Arenosos, Notara.

### Olafo el vikingo Por Chris Brownie





### **Ajedrez**

Las blancas juegan y ganan



Solución ajedrez: 1-Dh8+. Rxh8; 2-Cg6+, Rg9: 3-Th8

### **HORÓSCOPO**

ARIES 21 MARZO A 19 ABRIL

Día conflictivo en el terreno laboral y económico, pero antes de que acabe habrá conseguido que las aguas vuelvan a su cauce. Su vida social le proporcionará buenos momentos.

► En su trabajo necesitará toda su mano izquierda para acabar el día sin problemas. Hoy es probable que afloren a la superficie viejos recuerdos sentimentales, no muy agradables.

■ Las cosas discurrirán bien en el campo laboral, pero es aconsejable que desista de contraer compromisos sin haberlos meditado a fondo. Felicidad y calma en el terreno afectivo.

CÁNCER 21 JUNIO A 22 JULIO

Habrá cambios notables en el terreno laboral y en su situación económica, como resultado de unas ofertas que recibirá. Amor y amistad se mantendrán en un nivel de normalidad.

Procure ir con pies de plomo en todo lo referente a trabajo y dinero. No sucumba a presiones de ningún tipo y no compre nada sin estar seguro. Salga con su pareja por la noche.

VIRGO 23 AGOSTO A 22 SEPTIEMBRE

► Normalidad económica, pero que en algunos momentos exigirá un cuidadoso control de los gastos. Su abanico de amistades se ampliará y el panorama sentimental será excelente.

► Mantenga los ojos bien abiertos en su trabajo y trate de no hacer demasiados comentarios. Habrá buen entendimiento familiar y sentimental. Por la noche, huya de los excesos.

ESCORPIO 23 OCTUBRE A 21 NOVIEMBRE

Empezará su jornada de forma dubitativa,
pero a medida que avance el día se irá
afianzando su criterio. Pueden surgir roces con un
familiar, pero manténgase firme en su postura.

SAGITARIO 22 NOVIEMBRE A 21 DICIEMBRE

► Día de importantes decisiones en su
trabajo que beneficiaran su economía. En el
plano personal deberá esforzarse en ser más
comunicativo en sus relaciones con los demás.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE A 19 ENERO

► Es posible que inicie un proyecto
profesional que acaricia desde hace tiempo,
y para el cual recibirá ayuda sin contrapartida
alguna. Día excelente para disfrutar del amor.

ACUARIO 20 ENERO A 18 FEBRERO

Habrá un pequeño bache en el desempeño de su trabajo, que requerirá un buen análisis de sus causas. La indecisión será nota dominante de su carácter y podría traerle algún roce afectivo.

► Trabajo y dinero se moverán dentro de la normalidad, aunque será conveniente que vigile sus gastos. En las conversaciones con amigos procure refrenar su lengua y sopesar lo que dice. el Periódico de Aragón Jueves, 30 de mayo de 2024

### **El tiempo**

#### Mañana Temperaturas en descenso Máxima Minima En el Pirineo y en el tercio sur, intervalos nubosos y Prevista en Prevista en en Aragón baja probabilidad de chubascos o tormentas Zaragoza Zaragoza ocasionales. En el resto, cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. En el valle del Ebro, viento moderado del noroeste; en el resto, viento flojo de componentes norte y oeste. Jaca 5º/24º Benasque 4º/20° **El Sol Probabilidad** Sos de lluvia en Salida 21.30 del Rey Zaragoza 06.33 Puesta Católico /~ Huesca Barbastro 10°/21° 9º/27º 11°/29° La Luna Salida 14.36 Sariñena 03.05 Puesta Monzón 4º/12º 12º/29º Nueva 7 de junio 95% Yesa Zaragoza Creciente 14 de junio Fraga o 13º/26º Calatayud 13º/30° Llena 9°/25° 21 de junio 93% Sotonera Menguante Daroca 30 de mayo 8º/23º **Embalses** Mediano = 97% Alcañiz 110/270 España, hoy Calamocha 7º/23º Montalbán 97% El Grado 14 19 A Coruña 7º/24º m³/s el Alicante 19 25 caudal del 13 18 Ebro ayer a Bilbao 17 36 su paso por Cáceres 85% Zaragoza Santa Ana Córdoba 18 39 16 21 Las Palmas Teruel 10°/27° 6 15 León 10 19 Logroño Mequinenza Madrid 17 33 Málaga 20 22 18 33 Murcia 11 16 Oviedo 10 25 Palencia 17 28 Palma 10 17 Pampiona San Sebastián 13 17 **Indice UV** 13 18 Santander 17 39 Sevilla Predicción para mañana del índice de radiación UV máximo 17 29 en condiciones de cielo despejado Valencia 15 27 Zaragoza 7 8 9 10 11 Riesgo ALTO en Zaragoza, Huesca y Teruel **Teruel** Zaragoza Huesca

### Santoral

San Fernando III
Santa Juana de Arco
San Anastasio de Pavía
San Gabino de Porto Torres
San Huberto de Tongres
San Lucas Kirby
San Matias Kalemba
San Palatino mártir
San Sico mártir
Santa Dinfna
Santa Emmelia
San José Marello

### **Farmacias**

| ZARAGOZA                |              |
|-------------------------|--------------|
| De 9:30 a 9:30 h. del d | ia siguiente |
| VALDESPARTERA           | V2753        |
| Ciudadano Kane, 31      | 976345650    |
| CENTRO                  |              |
| Conde Aranda, 58-60     | 976439174    |
| TORRERO                 |              |
| Honorio G. Conday, 6    | 976276658    |
| SAN JOSÉ-LAS FUENTE     | S            |
| Miguel Servet, 69       | 976413781    |
| Zaragoza La Vieja, 33   | 976252898    |
| ARRABAL                 |              |
| PL de San Gregorio, 6   | 976520643    |
| GRAN VÍA                |              |
|                         |              |

976226203

Pº. de Sagasta, 8

| CALATAYUD                     |           | BARBASTR                       |
|-------------------------------|-----------|--------------------------------|
| Av. P. Marquina, 14           | 976889374 | General Ricardo                |
| CASETAS                       |           | JACA                           |
| Ctra. Logroño, km. 18<br>EJEA | 976774537 | Ibón de Estanes<br>SABIÑÁNIO   |
| Pº Constitución, 55           | 976664034 | Serrablo, 57                   |
| LA ALMUNIA                    |           |                                |
| Plaza La Paz, 10              | 976601075 | TERUEL                         |
| TARAZONA                      |           | Joaquín Costa, 1               |
| Avda. de la Paz, 3            | 976641034 | Pl. San Sebastiá               |
| UTEBO                         |           |                                |
| Pº Berbegal, 8                | 976462295 | ALCAÑIZ                        |
|                               |           | Avda. Aragón, 43<br>Blasco, 19 |
| HUESCA                        |           | ANDORRA                        |
| Pº Ramón y Cajal, 35          | 974223185 | La Unión, 5                    |
|                               |           |                                |

#### ARBASTRO ral Ricardos, 22 974310544 de Estanes, 1 974356475 ABINANIGO blo, 57 974480033 ERUEL in Costa, 18 978601285 n Sebastián, 4 978611086 LCANIZ 978830736 Aragon, 43 0, 19 978831251

978842019

### Cortes de agua

| HO      | Υ         |        |          |
|---------|-----------|--------|----------|
| No ha p | previstos | cortes | de agua. |
|         |           |        |          |

La aclaración de incidencias podrá facilitarse por la Unidad de Guardallaves adscrita al Servicio de Explotación del Agua Potable, Vía de la Hispanidad 45-47, llamando al teléfono **976721550**.

### La suerte

| 17,474  |         | Serie: 011 |  |  |
|---------|---------|------------|--|--|
| El Go   | rdo     | 26/05/2024 |  |  |
| 10-17-1 | 9-26-28 | Clave: 8   |  |  |
|         | ACERTA  | NTES EUROS |  |  |
| 5+1     | 0       | 0,00       |  |  |
| 5+0     | 2       | 71.263,93  |  |  |
| 4+1     | 41      | 632,05     |  |  |
| 4+0     | 293     | 103,18     |  |  |
| 3+1     | 1.246   | 27,73      |  |  |
| 3+0     | 10.934  | 10,27      |  |  |
| 2+1     | 16.576  | 5,21       |  |  |
| 2+0     | 149.400 | 3,00       |  |  |

28/05/2024

Súper ONCE 28/05/2024

Sorteo 5

ONCE

02-08-11-13-25-34-35-36-41-43-48-49-60-61-69-75-78-79-83-85

### **Euro Jackpot**

Sorteo 28/05/2024 13-26-27-35-46 Soles: 03-04

### **Eurodreams**

Sorteo 27/05/2024 02-07-14-15-23-24 S: 03

Triplex

| Sorteo 1    |         |      | 940                     |
|-------------|---------|------|-------------------------|
| Sorteo 2    |         |      | 063                     |
| Sorteo 3    |         |      | 414                     |
| Bonolot     | 0       | 29/0 | 05/2024                 |
| 09-18-27-29 | -41-45  |      | C:30-R:8                |
|             | ACERTAN | ITES | EUROS                   |
| 6           | - 1     | 39   | 0.057,28                |
| 5+C         | 2       | 7    | 0.919,51                |
|             | 411.00  |      | ACCOUNT OF THE PARTY OF |

29/05/2024

770,86

20,58

4,00

E: 06-07

### Euromillones 28/05/2024

74.979

92

5.168

16-18-35-36-41 El millón: CQS41153 ACERTANTES

|     | and the second of the second |            |
|-----|------------------------------|------------|
|     | ACERTANTES                   | EUROS      |
| 5+2 | 0                            | 0,00       |
| 5+1 | 2                            | 250.693,21 |
| 5+0 | 12                           | 9.765,19   |
| 4+2 | 15                           | 2.433,29   |
| 4+1 | 513                          | 131,06     |
| 3+2 | 973                          | 73,05      |
| 4+0 | 928                          | 53,80      |
| 2+2 | 15.394                       | 16,22      |
| 3+1 | 21.209                       | 13,13      |
| 3+0 | 42.788                       | 12,12      |
| 1+2 | 87.237                       | 7,20       |
| 2+1 | 332.149                      | 5,96       |
| 2+0 | 668.155                      | 4,77       |

**La Primitiva** 27/05/2024 09-14-31-41-42-43 C:23 R: 6 Joker: 9 082 884

|     | ACERTAN | TES EUROS |
|-----|---------|-----------|
| 6+R | 0       | 0,00      |
| 6   | 0       | 0,00      |
| 5+C | 4       | 30.622,96 |
| 5   | 77      | 2.916,4   |
| 4   | 4.578   | 71,35     |
| 3   | 89.039  | 8.00      |

### Lotería Nacional

25/05/2024

| 23/ 03/ 2024                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primer Premio                                               | 97.751                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Segundo Premio                                              | 25.447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| R:                                                          | 1-3-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SE RECOMIENDA COMPROBAR LI<br>EN LAS PÁGINAS OFICIALES CORF | section may be a section and the section of the sec |

### Investigación por presunta corrupción

# La Audiencia de Madrid respalda la causa contra Gómez al ver «indicios objetivos»

El tribunal reprocha al fiscal el intento de cerrar las actuaciones contra la esposa de Sánchez porque podría crear «lagunas de impunidad» • El auto avala investigar si intermedió en la concesión de ayudas

Á. VÁZQUEZ / T. CALLEJA C. GALLARDO Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado la causa seguida por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción entre particulares. En su auto, el tribunal califica de «inusual» el intento de la Fiscalía Provincial de Madrid de dar carpetazo ya a las actuaciones, porque ello podría «crear lagunas de impunidad» en los casos en los que el «comportamiento penalmente relevante no siempre es fácil de establecer», como puede ser este, en el que aprecia «indicios objetivos que apuntan a la intermediación en la concesión de subvenciones en las que podría haber mediado algún tipo de contraprestación».

La Sala, de la que se apartó la exministra de Justicia, Pilar Llop, para no comprometer la imparcialidad del tribunal, rechaza el recurso presentado por la Fiscalía Provincial de Madrid contra la apertura de diligencias acordada el pasado 16 de abril por el juez Juan Carlos Peinado contra Gómez a partir de una denuncia de Manos Limpias, redactada a partir de informaciones periodísticas, por las cartas de recomendación que envió desde su cátedra en la Universidad Complutense a favor del empresario Carlos Barrabés, que resultó beneficiado en adjudicaciones públicas.

### «Bloque con datos erróneos»

El tribunal admite que la denuncia contiene «un primer bloque fáctico inverosímil o con datos erróneos» y que lo relativo a Globalia no pasa de «simple conjetura más allá de llamativas coincidencias temporales y personales», que «quizá hubieran merecido activar controles administrativos previos garantes de los principios de transparencia y buen gobierno». Es en lo referido a las ayudas a la UTE formada por Innove Next SLU, del Grupo Barrabés —que dirige Carlos Barrabés, quien «organizó el Máster de



Begoña Gómez, izquierda, y Magdalena Pérez Castellón, madre de Pedro Sánchez, durante la primera sesión del debate de investidura el 15 de noviembre de 2023.

Último cara a cara en el Congreso antes del 9J

## Feijóo exige explicaciones y Sánchez responde con «fango» y Vox

La revelación del sumario sobre el caso Begoña Gómez, en el que se apunta a la condición procesal

IVÁN GIL PALOMA ESTEBAN Madrid de investigada de la mujer del presidente del Gobierno por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, centró la intervención de

Alberto Núñez Feijóo en su cara a cara en el Congreso con Pedro Sánchez, el último antes de las elecciones europeas. El líder del PP dejó de lado la pregunta prevista sobre las diferencias internas en el Ejecutivo de coalición para pedir explicaciones. Es la primera vez que Feijóo ciñe su pregunta a un solo asunto y trató de cercar a Sánchez, asegurando que el presidente ya sabía cuando se retiró a reflexionar durante cinco días, amagando con su dimisión, que su esposa estaba siendo investigada.

Y le acusó: «Lo sabía todo y lo tapó» en todas sus intervenciones posteriores, tanto en medios de comunicación como en el Congreso. «Tiene que explicar esa investigación por corrupción que afecta a la Moncloa. El juez que investiga el caso recibe amenazas y se queja de injerencias por parte de la Fiscalía. Ha citado a declarar a varios empresarios y la Fiscalía europea también investiga los contratos relacionados con su esposa. Lo sabía todo y lo tapó», repitió el líder conservador. Ninguna de sus preguntas fue respondida por Sánchez, ni siquiera entró en el asunto y se centró en replicar acusando a Feijóo de agitar la «máquina del fango» y plegarse a la estrategia de la ultraderecha, repitiendo la palabra «fango».

Feijóo volvía a reiterar en su segundo turno: «La Moncloa está investigada por corrupción», dijo, cuestionando tanto la crisis con Argentina como el reconocimiento del Estado de Palestina como «una cortina de humo». «No use más excusas, no use al pueblo argentino ni la noble causa del pueblo palestino y la situación del pueblo israelí para no darle explicaciones al pueblo español.

Asimismo, ayer se conoció que el PP no llamará a declarar a Sánchez en la comisión de investigación en el Senado sobre la red Koldo y sus derivadas −el caso Begoña Gómez− la próxima semana. ■ Transformación Social Competitiv a que dirige la denunciada Begoña Gómez»—, y la Escuela de Negocios The Valley en lo que «sí aparecen ya datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación». En ese punto también ha abierto diligencias la Fiscalía Europea, como recuerda la resolución.

David Castro

«Con la denuncia se proporcionan indicios objetivos que apuntan a la intermediación en la concesión de subvenciones en las que podría haber mediado algún tipo de contraprestación, al menos», respecto a la UTE que resultó adjudicataria de dos contratos con Red.es, uno por 5,8 millones y otro por 4,4, después de que Gómez remitiera las cartas de recomendación, explica el auto. Añade que esa «actividad legitima una investigación, sin que sea por el momento necesario anticipar una exacta calificación jurídica», como intenta hacer el fiscal.

### «Denuncia falsa»

Pese a la contundencia de la resolución, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, destacó que la Audiencia de Madrid «no imputa nada de nada a Begoña Gómez» y «no tiene en cuenta el informe de la UCO que desmiente todas las falacias de la denuncia falsa del sindicato ultraderechista Manos Limpias». Aseguró que Vox y PP intentan «cuestionar y poner en duda el trabajo de los que están con la verdad», que, en su opinión, «son la fiscalía y la Guardia Civil», y dijo confiar en que el procedimiento se archive cuanto antes, lo que no parece que vaya a ocurrir en un futuro cercano con el auto de ayer.

La fiscalía argumentaba que no había indicios de que la intervención de Gómez, realizada como «profesional» y no como esposa del presidente del Gobierno, hubiera podido generar la presión necesaria para entender cometido el delito de tráfico de influencias ni el beneficio empresarial que implica el de corrupción en los negocios. En su informe la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tampoco apreciaba indicios contra la esposa del presidente del Gobierno.

España | 27 el Periódico de Aragón Jueves, 30 de mayo de 2024

### El perdón al 'procés'

## La amnistía abre hoy una incierta pelea judicial tras el aval del Congreso

La ley activará los trámites para su aplicación a condenados y encausados por el 'procés' . La publicación en el BOE supondrá su entrada en vigor

ÁNGELES VÁZOUEZ Madrid

Hoy acabará la tramitación parlamentaria de ley de amnistía con su aprobación en el Congreso, lo que supondrá su publicación en el BOE y su entrada en vigor, será entonces cuando se podrá comprobar cómo se aplica en los procedimientos que los diputados del PSOE, ERC y Junts tenían en la cabeza al redactarla. Estos son los pasos que seguirán los tribunales a partir de ahora:

Preguntar a las partes. Los jueces y tribunales que consideren que tienen en sus manos una causa que puede estar afectada por la amnistía darán traslado a las partes para preguntarles si realmente lo está o no y, a partir de ahí, decidir. En el Tribunal Supremo la consulta, que se prevé que se formule por un plazo de 10 días, se realizará en tres ámbitos. La Sala de lo Penal lo hará en relación con los condenados del procés que, como Oriol Junqueras, aún siguen cumpliendo la pena de inhabilitación impuesta, mientras que los magistrados instructores lo harán en relación con las causas que están en instrucción. El juez Pablo Llarena recabará la opinión de las partes en relación con los declarados en rebeldía: el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig.

Por otro lado, la jueza Susana Polo lo hará en la causa abierta contra Puigdemont y el diputado Ruben Wagensberg por terrorismo en Tsunami Democràtic. El instructor de la causa en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, también tiene previsto «en principio» consultar a las partes si la ley es de aplicación al procedimiento que tiene abierto por terrorismo por las protestas convocadas contra la sentencia del procés en 2019. Entre los imputados figura Marta Rovira.

Discrepancias fiscales. La fiscalía y las acusaciones, así como las defensas, expondrán ante el magistrado que corresponda sus argumentos a favor de la aplicación o no de la amnistía. Las acusaciones se opondrán, especialmente en las



Pedro Sánchez, miembros del Gobierno y diputados socialistas aplauden la inicial aprobación de la ley en el Congreso, el pasado 14 de marzo, antes de su paso por el Senado.

El primer paso es que los jueces den traslado a las partes para preguntar si la norma les afecta

seguidas por terrorismo, como la de Tsunami Democràtic, donde la ley deja más margen a la interpretación. Se espera que el ministerio público vuelva a dejar patentes sus discrepancias, con los fiscales adscritos en el caso Tsunami mostrándose partidarios de la amnistía frente a los que acusaron durante el juicio del procés, que lo previsible es que estén en contra.

### Medidas cautelares y condenas.

Con las respuestas de las partes, la Sala de lo Penal del Supremo y las Audiencias Provinciales, por un lado, y los jueces instructores, por otro, declararán si su respectivo procedimiento está afectado por la amnistía o no. Será en ese momento, cuando en el primer caso, los togados procederán a retirar todas las medidas cautelares dictadas y

se revocarán las condenas impuestas. Lo previsible es que todas decaigan ante la mera posibilidad de estar dictadas en un procedimiento en el que la intención del legislador era acabar con cualquier responsabilidad penal. Ese será el momento en el que Puigdemont pueda regresar a España sin temor a ser detenido.

Consultar al TC o al TJUE. En función de lo que informen las partes, los magistrados pueden elevar las dudas relativas a la constitucionalidad de la norma al Tribunal Constitucional; y las vinculadas al Derecho europeo, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En caso de consultar a los dos, tiene prioridad el TJUE a la hora de responder, pero en cualquier caso la pregunta supone la suspensión del procedimiento. No se paraliza toda la amnistía, pero sí su aplicación en el caso concreto en el que se ha planteado, lo que se espera que ocurra en los procedimientos en manos del Supremo: el del procés y el del Tsunami Democràtic. Ello podría suponer, por ejemplo, que Junqueras no vea levantada la inhabilitación que le impuso el alto tribunal

hasta que el TJUE se pronuncie, lo que se prevé que pueda demorar su aplicación un par de años.

Recursos. Las decisiones que adopten los tribunales podrán ser recurridas ante el órgano que corresponda o incluso ante el Constitucional. La propia amnistía también podrá ser impugnada como inconstitucional por los partidos que cuenten con más de 50 diputados o senadores, como es el caso del PP, o en amparo por cualquier ciudadano o colectivo que considere vulnerados sus derechos por la ley aprobada en el Congreso.

En dos meses. Tras consultar a las partes, los jueces y tribunales que tengan sobre la mesa procedimientos que puedan verse afectados por la amnistía deberán aplicarla en dos meses. Incluso si deben dejar en suspenso su decisión hasta que le responda el Constitucional y el TJUE. Con independencia de lo que concluya el TJUE sobre el respeto al Derecho europeo de la ley, lo que se antoja improbable es que revoque la aplicación de la amnistía a los casos que se beneficien de la norma. ■

### Cita aplazada

### Sánchez evita interferir con Illa y aleja la foto con Puigdemont

JUAN RUIZ SIERRA IVAN GIL Barcelona

Pedro Sánchez se comprometió a entrevistarse con el expresident Carles Puigdemont y el todavía presidente de ERC, Oriol Junqueras, tras la aprobación de la ley de amnistía, pero el Gobierno deja ahora esta foto en el aire. «No vamos a hacer nada que interfiera en la negociación de Salvador Illa», traslada uno de los ministros del núcleo duro del jefe del Ejecutivo, en referencia al proceso de investidura en Cataluña.

Tanto en la dirección del PSOE. como en la Moncloa insisten en dar plena autonomía al líder del PSC en sus negociaciones para convertirse en el próximo presidente de la Generalitat. Su papel, subrayan, se reduce a una sola palabra, «ayudar», hasta el punto de que deslizan que dejarán en sus manos la decisión de si resulta conveniente o no celebrar la reunión entre Sánchez y Puigdemont. Todo ello, a la espera de que el expresidente ponga fecha a su regreso. «Illa goza de la absoluta confianza del presidente del Gobierno», destacan los colaboradores de Sánchez.

### Las dos alternativas

Los socialistas tienen claro que el PSC y Junts representan las dos alternativas para el Govern, así que difícilmente se podrán producir acuerdos entre ambas fuerzas. Su apuesta para que Illa se convierta en el próximo presidente de la Generalitat es que ERC acabe dando su apoyo para un Govern en solitario. De hecho, valoran de forma positiva que se esté produciendo un pacto tácito para no airear las conversaciones para conformar la Mesa del Parlament, el próximo 10 de junio, justo un día después de las elecciones europeas. La composición del órgano de gobierno de la cámara catalana marcará en buena medida por dónde van las negociaciones y las posibilidades de Illa de recabar votos para llegar a la Generalitat. Ante el debate interno en las formaciones independentistas tras romperse su mayoría, los socialistas recetan calma y trasladan que Illa «no tiene prisa». ■

28 España Jueves, 30 de mayo de 2024 el Periódico de Aragón

Rober Solsona / Europa Press



El expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, tras conocer la sentencia ayer en Valencia.

### **Audiencia Nacional**

## El último juicio de Gürtel absuelve a Camps y a otras 14 personas

El juez impone penas de cárcel mínimas a Correa y cuatro de sus colaboradores y a los cinco cargos de la Generalitat que confesaron

LAURA BALLESTER CRISTINA GALLARDO Valencia / Madrid

La última pieza de la trama valenciana de la trama Gürtel, que estalló públicamente el 6 de febrero de
2009, se resolvió ayer con la absolución del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, de los
delitos de prevaricación y tráfico
de influencias, junto a los tres exconsellers Alicia de Miguel, Manuel
Cervera y Luis Rosado y diez funcionarios más por los contratos
menores adjudicados a Orange
Market y las empresas del grupo
de Francisco Correa.

La sentencia de la sección segunda de la Audiencia Nacional sí que condena a los seis miembros de la trama Gürtel: Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Isabel Jordán, Mónica Magariños y Cándido Herrero. Los cinco primeros admitieron los hechos y han sido condenados a penas mínimas (que no alcanzan o apenas superan los dos años de cárcel).

Cándido Herrero es el que recibe la condena más elevada al renunciar a la conformidad con la Fiscalía Anticorrupción y defender su inocencia en el juicio. La Audiencia Nacional lo condena a ocho años de cárcel por los delitos de tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos. La quinta pieza de la trama Gürtel juzgó de enero a octubre de 2023 la adjudicación de 1,8 millones en contratos menores de 12.000 euros adjudicados a las empresas de Francisco Correa desde cuatro conselleries y cinco empresas públicas entre 2004 y 2009.

La Fiscalía Anticorrupción acusaba al expresidente de la Generalitat Francisco Camps de ser el «paciente cero» que posibilitó la «parasitación y la colonización» de la trama Gürtel en la administración autonómica. Pero los tres magistrados que firman la sentencia, José Antonio Mora Alarcón (presidente y ponente), Fernando Andreu y Teresa García Quesada, destacan en el fallo que «no existe documento, correo electrónico, grabación, interceptación de conversación o registro alguno que acredite conversación alguna» de Camps con su directora de promoción Institucional, Dora Ibars, «o cualquier de los organismos y sociedades expositoras» del estand de grandes eventos de Fitur 2009, el único contrato por el que se pudo investigar a Camps ya que el resto de contratos habían prescrito.

Tampoco dan validez a la declaración inculpatoria de Álvaro Pérez El Bigotes, gerente de Orange Market, y «amiguito del alma» de Camps. Los magistrados alegan que la declaración de Álvaro Pérez «no consta corroborada por otras pruebas o indicios, por más que tuviera una relación de amistad o profesional, que en modo alguno puede servir para deducir en una especie de diabolicus deductio sus responsabilidades por los hechos de un hipotético amigo».

### Quiere volver a la política

El expresidente Camps compareció feliz y aliviado, a pesar de los
quince años que ha pasado « imputado, investigado o procesado»
desde que en febrero de 2009 estalló el caso Gürtel. Una macrocausa
que lo obligó a abandonar la política activa en julio de 2011 y dimitir
como presidente de la Generalitat.
«Quince años después se demuestra que no había nada. Yo era el
presidente de la Generalitat y ahora no lo soy. No he podido ejercer la
política en primera línea como me
gustaría haberlo podido hacer».

Una circunstancia a la que está dispuesto a poner remedio. «Tengo ganas de volver a la política activa. Es mi vida». Aunque defendió que «uno nunca deja de ser político» a pesar de las circunstancias. A Camps se le preguntó dónde querría volver, si a la política local, autonómica o nacional. Pero se mostró cauto. Sí admitió que ayer recibió las felicitaciones de Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón, además de «medio millar de llamadas y 250 mensajes». «Hablaré con los presidentes. Ahora tenemos todo el tiempo del mundo. Toda la fuerza del mundo por delante», dijo.

### 10 años de relevo en el trono

### El suspenso de Juan Carlos I en las encuestas influyó en su abdicación

Spottorno revela que la buena nota de Felipe fue uno de los motivos de la decisión

PILAR SANTOS Madrid

Rafael Spottorno, jefe de la Casa del Rey en el momento de la abdicación de Juan Carlos I, en 2014, explicó ayer en un acto en el Ateneo de Madrid que, entre las diversas razones que llevaron al Monarca a dejar el trono, se incluyeron las encuestas encargadas por la Zarzuela que apuntaban que una mayoría de españoles desaprobaban su gestión. Spottorno hizo esta revelación en una ponencia sobre la abdicación, de la que este domingo se cumplirán 10 años. En el acto también tomaron la palabra Elena Valenciano, mano derecha del entonces secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y Javier Ayuso, director de comunicación de Zarzuela en aquellas fechas.

«Había más partidarios que desaprobaban la gestión del Rey que los que lo aprobaban, en contraste, además, con lo aplicado al Príncipe de Asturias (...) Las del Príncipe eran sobradamente positivas», dijo Spottorno. Ayuso añadió después que esos sondeos eran «semanales». Tanto el padre como el hijo eran conocedores de los datos.

El exjefe de la Casa del Rey recordó que Juan Carlos I se planteó en serio dejar la jefatura de Estado el día de la Pascua Militar, el 6 de enero de 2014, cuando mostró dificultades para leer el discurso tradicional en el Palacio Real. Durante la charla, como otros motivos para la abdicación, citó el caso Nóos, que afectaba al entonces marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin; la situación «muy complicada» de Cataluña por el procés; y la llegada de Podemos a la política (lograría cinco eurodiputados en las elecciones europeas de aquel mes de mayo). «Todo ello sumaba un ambiente enrarecido y complicado, que producía inquietud y sensación de fin de ciclo, para entendernos. ¿Se podía haber hecho antes [la abdicación]? Puede ser. Pero no estoy seguro de que se hubiera podido hacer después, tal como estaban las circunstancias. Era el momento. El olfato político, que nunca le faltó a don Juan Carlos, acertó», argumentó.

### El papel de Rubalcaba

Tanto Spottorno como Ayuso valoraron mucho el papel que tuvieron el entonces presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, y Rubalcaba, como jefe de la oposición, en esta operación de Estado.
Durante semanas trabajaron a
tres bandas en secreto: la Zarzuela, el Gobierno y el PSOE. Valenciano explicó que Rubalcaba, que
ya sabía que dejaría la secretaría
general del partido, quiso echarse a la espalda «esa batalla» para
que «no se la cargara» el próximo
líder del PSOE. ■

Fernando Villar / Efe



Spottorno (izquierda), Javier Ayuso, exdirector de Comunicación de la Casa del Rey, y la exvicesecretaria del PSOE, Elena Valenciano.

### El conflicto de Oriente Próximo

# El Gobierno rentabiliza con los países árabes su posición sobre Palestina

Sánchez y Albares se reúnen con altos cargos del Comité Árabe-Islámico para Gaza • El ministro de Exteriores de Arabia Saudí subraya la necesidad de que haya «paz con todos los vecinos, incluido Israel»

MARIO SAAVEDRA Madrid

El Gobierno trata de capitalizar con los países árabes su posición sobre Gaza mientras hace avanzar su agenda para Oriente Próximo: reconocimiento del Estado de Palestina, alto el fuego entre Israel y Hamás, entrada de ayuda humanitaria urgente, liberación de los rehenes y, cuando cese el ruido de las armas, una conferencia de paz internacional para trabajar por la consumación de una Palestina viable y un Israel seguro. En este plan de máximos, que un país de tamaño medio como España no puede hacer avanzar solo, el papel de los países árabes e islámicos es clave. La mayoría de ellos están dispuestos a reconocer la existencia de Israel y establecer relaciones diplomáticas formales a cambio de que se termine con la ocupación ilegal de los territorios palestinos.

En este contexto, 24 horas después de que España reconociera oficialmente a Palestina como Estado, Pedro Sánchez y José Manuel Albares despacharon ayer en Madrid con los altos cargos del Comité Árabe-Islámico para Gaza: los ministros de Exteriores de Arabia Saudí, Catar, Jordania, Turquía y Egipto, (que vendrá la próxima semana), el nuevo primer ministro palestino, Mohammad Mustafa, y el secretario general de la Organización de Cooperación Islámica.

### Declaración institucional

Todos agradecieron a España su posición de vanguardia en Europa contra los excesos de la ofensiva israelí en Gaza (más de 36.000 muertos, en su mayoría niños, según los datos palestinos) y el reconocimiento, junto a Noruega e Irlanda, de Palestina como Estado. Más países de la UE están pensando en el reconocimiento, según fuentes oficiales europeas al diario israelí Haaretz.

En una declaración institucional sin preguntas de los periodistas, el ministro de Exteriores compareció junto a sus homólogos antes de una reunión de trabajo en el Palacio de Viana de Madrid. Albares agradeció al príncipe Faisal bin



De izquierda a derecha, en primera fila, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, junto al ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan Al Saud, y el primer ministro palestino, Mohammad Mustafa.

Italia. Demanda de la oposición

## Presión a Meloni para unirse al reconocimiento

La decisión de España de reconocer el Estado palestino también salpica a la política italiana. Reflejo de ello fue la petición de los principales partidos de la fragmentada oposición italiana al Gobierno,

IRENE SAVIO Roma liderado por la ultraderechista Giorgia Meloni, para dar un paso en esa misma dirección. La postura española, noruega e irlandesa fue ayer citada tanto por el progresista Partido Democrático (PD), la principal

formación opositora, como por el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la Alianza de Verdes e Izquierda (AVS). «Expresamos un gran aprecio hacia España, Noruega e Irlanda por un acto que sirve para preservar la solución de los dos pueblos en dos Estados. Ya ha llegado la hora de que Italia se una cumpliendo con el compromiso que este Parlamento asumió en 2015», dijo Peppe Provenzano, diputado del PDy responsable de Asuntos Exteriores de esa formación. «Hemos preparado una moción para el reconocimiento del Estado de Palestina», agregó Riccardo Riccardi, vicepresidente del M5S.■

Farhan Al Saud, ministro de Exteriores de Arabia Saudí, el «compromiso de sumar apoyos y voluntades a favor de la paz». El saudí respondió que está en Madrid «para dar las gracias a España por dar esperanza en un momento muy oscuro» y subrayó la necesidad de que haya «paz con todos los vecinos, incluido Israel». La teocracia autoritaria saudí no reconoce a Israel, pero estaba a punto de restablecer relaciones diplomáticas antes del ataque de Hamás del 7 de octubre, para algunos analistas destinado a descarrilar los Acuerdos de Abraham que amparaban el acercamiento.

El nuevo primer ministro palestino (tras la renovación del Gobierno emprendida por la Autoridad Nacional Palestina hace unos meses), Mohammad Mustafa, agradeció «cálidamente» el reconocimiento del Estado de Palestina y exclamó en español: «¡Viva España!». Y pidió que se detenga la masacre de Rafah, Israel ha desoído la orden vinculante de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de que detenga su ofensiva en Rafah, lo que le sitúa fuera de la legalidad internacional, según Noruega. Desde que el Gobierno del primer ministro Binyamín Netanyahu recibió la orden, se han producido al menos tres masacres en los campos de refugiados considerados «seguros» en Gaza, con más de 70 muertos, en su mayoría, niños. Netanyahu asumió como «un error» uno de los ataques.

José Luis Roca

### Influencia en el mundo árabe

El Gobierno es consciente de que la posición de España hacia la cuestión palestina puede servirle de puente hacia su área natural de influencia: el mundo árabe con el que comparte el Mediterráneo. Cuando, en noviembre, Pedro Sánchez fue a criticar a Netanyahu la «insoportable muerte de civiles», corría el riesgo de enajenar a socios tradicionales y aliados de Israel, como Estados Unidos o Alemania. Pero la posición de ambos está girando poco a poco. Esta misma semana, Alemania ha permitido que el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE convoque a Bruselas al ministro de Exteriores israelí para evaluar el cumplimiento del compromiso de Derechos Humanos del Acuerdo de Asociación UE-Israel.

La ministra de Exteriores germana, Annalena Baerbock, eleva cada vez más el tono contra Tel Aviv: «No hará ningún beneficio para la seguridad de Israel, ningún rehén quedará libre si se quema a personas en tiendas de campaña», dijo en referencia a la masacre de este domingo. Estados Unidos, por su parte, ha pedido a Israel que no ataque Rafah y permita la entrada de ayuda humanitaria, aunque de momento le deja hacer en el sur de Gaza. Pero ha dicho públicamente que respeta la decisión de España de reconocer al Estado palestino. Así que, mermados esos riesgos para la política con los países occidentales, el Gobierno enfatiza el capital diplomático que ha ido ganando estos meses. ■

30 | Internacional Jueves, 30 de mayo de 2024 el Periódico de Aragón

Tras una maratoniana jornada de alegatos finales el martes en Nueva York, dos relatos en las antípodas sobre una misma historia, el destino de Donald Trump quedó ayer en manos del jurado. Imputado con 34 cargos en un caso originado en el pago para silenciar a la estrella del porno Stormy Daniels agravado con la acusación de que tanto el pago como su encubrimiento con falsedades documentales se hicieron con intención de influir en las elecciones de 2016, Trump, de 77 años, puede convertirse en el primer expresidente de EEUU condenado por lo penal. Estas son las cinco claves de cómo funcionará ahora el proceso.

#### INSTRUCCIONES Y DELIBERA-

CIÓN. Ayer el juez Juan Merchan dio al jurado las últimas instrucciones. Era una fase fundamental, pues el magistrado ha trazado el mapa de cómo recorrer la ley en un caso donde la historia puede ser simple pero el entramado legal es enrevesado. Concluida esa fase, empezaron las deliberaciones. El jurado se reunió ayer sin alcanzar ningún veredicto y podría necesitar días o semanas para lograrlo. Cualquier veredicto se debe alcanzar por unanimidad y podría incluir desde la declaración de inocencia hasta la de culpabilidad de todos los cargos o solo de algunos. El jurado no debe tener en cuenta las potenciales penas con las que Trump podría ser sentenciado en caso de culpabilidad. Cabe también la opción de que el jurado no alcance esa unanimidad, un caso en el que el juicio se declararía nulo, obligando a la fiscalía a iniciar de nuevo el proceso y alejando la posibilidad de que se resuelva antes de noviembre.

COHEN. La duda razonable es la semilla que trató plantar en la mente de los integrantes del jurado Todd Blanche, abogado de la

### Proceso histórico

El futuro del expresidente de EEUU está en manos del jurado, reunido desde ayer para deliberar sobre la inocencia o culpabilidad de los 34 cargos que se le imputan. Si no logran un veredicto por unanimidad, el juicio se declarará nulo.

## Las horas decisivas del juicio a Trump

IDOYA NOAIN Nueva York

Doug Mills / AP



Donald Trump, ayer en el Tribunal Penal de Manhattan.

defensa de Trump. En ese empeño no tuvo una diana mayor que Michael Cohen, el hombre que durante más de una década fue abogado y muñidor de Trump, pagó 130.000 dólares a Daniels para asegurar que no hablaba públicamente de la cita sexual que ella asegura que mantuvo con Trump y luego fue reembolsado con 420.000 dólares, con los que se cubría el pago a Daniels y otro donde Cohen reconoció que robó 30.000 dólares.

El fiscal Joshua Steinglass asumió los problemas de credibilidad de su testigo estrella. No obstante, recordó al jurado que pruebas y otros testimonios presentados en las seis semanas previas concuerdan con lo que Cohen asegura que pasó. También, que fue el propio Trump quien le había contratado «porque estaba dispuesto a mentir y hacer trampas en su nombre». El fiscal planteó además al jurado por qué Cohen pagaría por su cuenta a Daniels, como la defensa de Trump asegura que sucedió, cuando el republicano es famoso por gestionar hasta la última minucia de sus negocios y sus campañas.

#### CONSPIRACIÓN Y ELECCIONES.

El otro gran duelo entre las versiones de defensa y fiscalía que debe dirimir el jurado es si en la trama que se le imputa a Trump hubo una intención de influir en aquellas elecciones de 2016 que ganó a Hillary Clinton. La defensa niega que existiera y Blanche decía el martes que Trump no cometió ninguna ilegalidad. «Cada campaña en este país es una conspiración», afirmó, asegurando que solo habría sido delito si Trump hubiera usado «métodos ilegales». Para el ministerio público, en cambio, hubo «conspiración y encubrimiento» y los pagos excedieron los límites de donaciones legales de campaña.

DRAMATIZACIÓN. En los alegatos hubo torrentes de palabras por las dos partes pero también presentaciones en Power Point, reproducciones sonoras de conversaciones grabadas y de mensajes y otras pruebas en pantallas y hasta un «top 10», preparado por la defensa como decálogo exculpatorio de Trump. El momento más memorable de la sesión lo dejó Steinglass, el fiscal, con una dramatización. En el núcleo estaba una llamada telefónica de minuto y medio en la que Cohen asegura que habló con Trump en octubre de 2016 del pago a Daniels. La defensa dice que fue imposible que en ese tiempo Cohen hablara tanto con el entonces candidato como con su guardaespaldas. Pero el fiscal probó que fue tiempo más que suficiente para abordar las dos cuestiones.

### Libertades individuales

## Marruecos dejará de exigir en los hoteles el certificado de matrimonio

Aunque ninguna ley lo prohíbe, las personas de diferente sexo no pueden compartir habitación en muchos alojamientos

MARC FERRÀ Rabat

Marruecos ha abierto la puerta a poder compartir una habitación de hotel con una persona del sexo contrario sin estar casados. Una medida restrictiva que se lleva aplicando desde hace décadas, aunque no esté contemplada en ninguna legislación. Esta semana, varios medios de comunicación han asegurado que la policía ha llamado a los establecimientos hoteleros para transmitir que no pueden pedir el certificado de matrimonio y

que no pueden negar a una mujer no casada dormir en un hotel de su ciudad de residencia, algo que tampoco se consentía.

El medio *Le*360, próximo a palacio, aseguró que una fuente autorizada les confirmó que se han suprimido estas dos restricciones, aunque el Gobierno marroquí, por

el momento, no lo ha anunciado de manera oficial.

Hace meses que esta tema ha saltado al debate público hasta llegar al Parlamento. El ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, declaró la semana pasada que exigir en las recepciones de los hoteles el certificado de matrimonio es ilegal. «¿No es esto una violación de su intimidad? ¿Cuál es la base jurídica de esta solicitud?», se preguntó para añadir incluso que los que lo exigen «deben ser perseguidos».

### Exigido por la policía

Según el periódico Yabiladi, los profesionales de la hostelería respondieron a estas declaraciones del ministro, explicando que estos documentos son exigidos por la gendarmería y la policía en el marco de los controles rutinarios que realizan en los hoteles.

La exigencia del certificado de matrimonio afecta principalmente a los ciudadanos marroquís, ya que a los turistas nunca se les ha exigido. La medida ha sido acogida con buenos ojos por el sector hotelero del país, porque esta prohibición no escrita supone que las personas no casadas busquen alternativas a sus establecimientos cuando quieren viajar por el país. Una de las opciones que las parejas o amigos tienen es reservar en Airbnb, porque en muchos casos, no se pide el certificado de matrimonio. En el caso de parejas con mayor poder adquisitivo, muchas prefieren viajar fuera del país para evitar problemas en el momento de reservar en un hotel.

### Tras el anuncio de la opa hostil

## El Gobierno podrá poner trabas al Sabadell para que el BBVA desista

El Consejo de Ministros tiene la potestad de endurecer las condiciones que puede imponer la CNMC a la fusión de las dos entidades

PABLO ALLENDESALAZAR JUAN CARLOS LOZANO Madrid

El Gobierno lleva desde el primer momento advirtiendo de su «re-chazo» a la opa hostil que el BBVA ha lanzado sobre el Sabadell, por más que el banco de origen vasco se muestre confiado en que el Ejecutivo termine por «apreciar las bondades» de la operación.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, viene destacando que su departamento tiene la «última palabra» para, si los accionistas del banco catalán aceptan la oferta, vetar la fusión posterior entre ambas entidades, lo que dificultaría al BBVA obtener los beneficios económicos que justifican la compra. Sin embargo, el Gobierno tiene otra palanca previa para entorpecer la operación y tratar de empujar al BBVA a desistir de la misma. El Consejo de Ministros tiene la potestad de endurecer las condiciones que puede imponer la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la concentración entre ambos bancos.

La autoridad española de competencia, así, puede autorizar la operación limpiamente, subordinarla al cumplimiento de determinados compromisos o condiciones, o prohibirla. La CNMC ya aprobó la absorción de Bankia por CaixaBanken 2021, que dio lugar a una entidad más grande que la unión BBVA-Sabadell, con algunos compromisos por parte de la nueva entidad para evitar los efectos indeseados en ciertos territorios y segmentos de negocio.

### Potestad

Aunque el mercado bancario está más concentrado que entonces, el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, ya ha dado por supuesto que así sucederá de nuevo: «Visto los precedentes, visto que seríamos el segundo jugador con otro más grande en casi todas las regiones, segmentos y negocios, también el tipo de competencia que hay (por los bancos digitales), creo que los efectos potenciales son moderados».

La Ley de Defensa de la Competencia de 2007, sin embargo, da la potestad al Gobierno de endurecer



Vista del edifico La Vela, sede del BBVA en Madrid.

La ley cita varias posibles razones de interés general que puede tener en cuenta el Gobierno

las posibles condiciones que fije la CNMC. Así, establece que el ministro de Economía «podrá elevar la decisión sobre la concentración» tomada por el organismo de competencia al Consejo de Ministros en un plazo de 15 días, siempre que la CNMC la haya prohibido o condicionado. El Consejo de Ministros, a su vez, tiene un mes para confirmar la resolución de la CNMC o «autorizar la concentración, con o sin condiciones», motivándolo en «razones de interés general distintas de la defensa de la competencia».

La ley cita varias posibles razones de interés general que puede tener en cuenta el Gobierno, como la defensa y seguridad nacional; la protección de la seguridad o salud públicas; la libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional; la protección del medio ambiente; la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos; y la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial.

Eso sí, las cita «en particular», sin excluir otras. Cuerpo, de hecho, viene argumentando su rechazo a la oferta del BBVA en motivos como su efecto en el empleo y en la prestación de servicios financieros, el riesgo potencial para la estabilidad financiera, y su efecto sobre la cohesión territorial y la inclusión financiera en la España rural.

El ministro, asimismo, ha esgrimido que el Gobierno tiene una «visión más amplia» que las autoridades sectoriales que se tienen que pronunciar sobre la operación (como la CNMC o el Banco Central Europeo). Dado ese rechazo, por tanto, es muy posible que el Gobierno utilice su potestad para pronunciarse sobre operaciones de concentración para endurecer las condiciones que podría fijar la CNMC. Podría, así, elevarlas hasta un nivel inasumible para el BBVA para tratar de empujarle a que desista. De hecho, la mayoría de las veces que los gobiernos han hecho uso de dicha potestad ha sido para endurecer las condiciones.

José Luis Roca

Se trata, por tanto, de una cuestión clave. Máxime cuando el propio BBVA ha condicionado su opa a la «obtención» de la autorización de la CNMC según lo establecido en el artículo 26.1 de la ley de opas de 2007. En virtud de dicho artículo, el banco vasco «podrá desistir de la oferta» si, antes de que acabe el plazo en que los accionistas pueden aceptar la opa, las «autoridades competentes en materia de defensa de competencia» condicionan la concentración con el Sabadell al cumplimiento de algunas condiciones.

### Hackeo al gigante energético

## Un nuevo ciberataque expone los datos de 850.000 clientes de Iberdrola en España

La agresión informática se produjo entre el 5 y el 7 de mayo • La empresa descarta el acceso a los datos bancarios, pero algunas fuentes apuntan a que sí están en la 'dark web'

CARLES PLANAS BOU SARA LEDO Barcelona / Madrid

Nuevo robo de datos a una multinacional española. Iberdrola reconoció ayer que un ciberataque ha expuesto información personal de unos 850.000 clientes en España, 600.000 de la comercialización de electricidad y otros 250.000 de la comercialización de gas.

En un mensaje mandado al email de sus usuarios, la compañía con sede en Bilbao, la mayor eléctrica de Europa, admite que sufrió esa agresión informática entre el 5 y el 7 de mayo y asegura que el incidente fue remediado «de forma inmediata».

En dicho acceso no autorizado, los hackers han robado datos como el nombre, apellidos y DNI de los usuarios, pero no sus datos bancarios ni ninguna otra información sensible, según adelantó *El Español* y confirmaron fuentes de la compañía a EL PERIÓDICO.

Sin embargo, «fuentes conocedoras» aseguraron a El Confidencial que «también se habrían filtrado supuestamente datos financieros, principalmente de cuentas corrientes», una información que ya está circulando a la venta en grupos de Telegram y foros de la dark web, frecuentada habitualmente por cibercriminales y agencias de inteligencia.

El ataque habría sido detectado por el equipo de seguridad de la empresa el pasado 7 de mayo, momento en el que la empresa eléctrica y gasística presidida por Ignacio Sánchez Galán dio aviso a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y a la Policia Nacional. Como establece la ley, Iberdrola también informó a los clientes afectados, para alertarles de lo sucedido por si veían «algún movimiento raro», según esas mismas fuentes internas.

### Medio ambiente

## Otro máximo histórico aleja al lince de la extinción 30 años después

La población de esta especie se duplica en tres años hasta los 2.000 ejemplares y alcanza las 450 hembras reproductoras • Andalucía alberga casi el 46%

ANA CARRETERO Sevilla

El gran proyecto conservacionista del lince ibérico no para de dar buenas noticias. Solo los atropellos, una de sus grandes amenaza ensombrece estos datos, y en Andalucía a estas alturas de año ya son cinco.

Un nuevo censo facilitado por el Ministerio para la Transición Ecológica sitúa la población en la Península en sus máximos históricos: más de 2.021 ejemplares, 1.730 en las distintas zonas de liberación.

La maquinaria de conservación del que era el felino más amenazado del mundo es cara, pero también estamos ante uno de los pocos que experimenta esta progresión positiva. Al menos 100 millones de euros suman los diversos programas de todo tipo impulsados hasta la fecha, que han ido incorporando a nuevos socios en cada nueva iniciativa, incluyendo a más comunidades autónomas, países como Portugal, y organizaciones sociales o institutos de investigación.

Es así como cada nuevo proyecto europeo ha ampliado fronteras y diversificado objetivos: monitoreo de poblaciones, calidad de los hábitats, campañas de sensibilización y educación ambiental, variabilidad genética, colaboración transnacional, etc.

### Alerta por la endogamia

El coordinador del actual programa Life Lynxconnet, Francisco José Salcedo, a raíz de los últimos atropellos del mes de abril, aseguró a Europa Press que estas muertes no comprometen la tendencia positiva de las poblaciones de lince ibérico. Salcedo ha reiterado en múltiples ocasiones que las grandes amenazas de esta especie son «la endogamia y el aislamiento de otros linces». Todas ellas, abordadas a través del trabajo de conexión entre poblaciones y el reforzamiento genético. Además, la Junta de Andalucía, a través del Plan de Recuperación del Lince Ibérico, desarrolla distintas iniciativas para tratar de paliar los atropellos, entre otros temas.

Superado el susto de junio de 2019, en el que en los primeros seis meses del Gobierno de Juanma Moreno, la Junta vio peligrar la financiación europea por un desencuen-



Ejemplar de lince ibérico, el felino más amenazado del mundo.

Al menos 100 millones de euros suman los diversos programas impulsados hasta la fecha

tro presupuestario con la Comisión, el actual gran proyecto es el Life Lynxconnet, con Andalucía como coordinador beneficiario, tiene un horizonte de ejecución hasta 2025, con un presupuesto de 18,7 millones de euros.

Esta última iniciativa, el cuarto programa aprobado por la Comisión Europea desde el impulso del primer Life, persigue «la creación de una población de lince ibérico genéticamente viable a largo plazo y demográficamente funcional», según la información del proyecto.

Antes vinieron el Life Lince, en varias convocatorias (de 1994 a 2011), y el Life Iberlince (2011-2018). Todos ellos, como su nombre indica, financiados en parte con fondos europeos del programa de naturaleza Life. Este último fue el de mayor financiación, con más de 34 millones de euros asignados.

No obstante, el dinero invertido en la preservación de este felino es mucho más. A los fondos propios de la Administración estatal y autonómica, se unen otros programas europeos paralelos, como los vinculados a evitar los atropellos (Life Safe Crossing), o el Life IberConejo, por citar un par de ellos.

El consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, sacó pecho recientemente en el Parlamento hablando de Andalucía como pionera en la instalación de dispositivos preventivos en diferentes carreteras para evitar la muerte de fauna por atropello, como paneles de neuromárquetin o una barrera que emite luces y sonidos alertando del peligro.

Varios números más para este balance victorioso. El lince ibérico saldrá de la zona de peligro, si continúan ampliándose las áreas de reintroducción, se garantizan las poblaciones de conejos (su principal alimento), y siguen aumentando las hembras reproductoras. De hecho, tras conocerse estos datos, Fernández-Pacheco aseguró que «estamos a las puertas de declararla fuera de riesgo».

El optimismo está justificado. La población de lince ibérico se ha duplicado en tres años y alcanza las 450 hembras reproductoras, un dato clave para salir del peligro de extinción, aunque las fuentes consultadas por este periódico aseguran que la zona de seguridad se establece en las 800.

Por eso, los expertos piden no lanzar las campanas al vuelo tan pronto. En las últimas reuniones de los responsables del grupo de trabajo ampliado, el horizonte temporal barajado es 2040 y dependerá de seguir apostando por sumar nuevos territorios, y combinar el número de hembras con la de conejos.

Con respecto a los conejos, por ejemplo, las poblaciones siguen reduciéndose. Según Ramón Pérez, experto del lince en WWF, miembro del proyecto, « ha habido unos descensos drásticos de los ejemplares. En Andalucía de casi un 30%, pero hay casos extremos como el de Portugal con descensos del 90%».

Andalucía es la comunidad autónoma que lidera esta iniciativa conservacionista, multipremiada, referencia internacional de la preservación de especies en peligro de extinción. Doñana era el último reducto del gran gato mediterráneo, y en su entorno se encontraban los menos de cien ejemplares que quedaban hace tres décadas. La comunidad alberga casi el 46% del censo (755 ejemplares).

#### Cría en cautividad

El Periódico

El programa de conservación ex situ, en el que se enmarcan los trabajos de cría en cautividad y la reintroducción de ejemplares de lince, también ha sido una pieza clave en la recuperación del animal.

Otro gran esfuerzo económico, sufragado en su totalidad con fondos propios en esta ocasión. En la actualidad, a los primeros centros de cría, se unen ahora el ICNF de Portugal en el centro de cría de Silves y Zarza de

### Desde 2011, con las primeras liberaciones al medio natural, se han reintroducido 372 linces

Granadilla en Cáceres, del ministerío junto con el más antiguo, El Acebuche, en Huelva. La Junta de Andalucía gestiona La Olivilla, en Jaén.

Desde que en 2011 comenzaran las primeras liberaciones al campo de linces nacidos en cautividad, se han reintroducido 372 ejemplares. A las áreas de reintroducción inicialmente seleccionadas: Vale do Guadiana en Portugal, Guarrizas y Guadiana en Portugal, Guarrizas y Guadalmellato en Andalucía, Montes de Toledo y Sierra Morena Oriental en Castilla-La Mancha, y Matachel en Extremadura, se han incorporado en los últimos años nuevas zonas.

En este sentido, Ramón Pérez, de WWF, sostiene que «se necesitarían unas ocho poblaciones nuevas», es decir ocho nuevas localizaciones para que los datos sigan la tendencia positiva y la rapidez de crecimiento de los últimos años.

Algo especialmente complejo porque depende de distintos factores: «Ten en cuenta que por la proporción de conejos en un determinado hábitat que cumpla las condiciones a lo mejor solo hay comida para 30 hembras», explica. «Es decir, llega un momento en el que en estas áreas no caben más animales», concluye.

Las más recientes son los núcleos de Sierra Arana en Andalucía, Valdecañas-Ibores y Ortiga en Extremadura, Tierras Altas de Lorca en la Región de Murcia y Campos de Hellín en Castilla-La Mancha ya cuentan con ejemplares liberados y asentados de lince ibérico. ■ el Periódico de Aragón Jueves, 30 de mayo de 2024

Andreas Arnold / AP



Inundaciones en Kleinblittersdorf, en el estado alemán de Sarre, el pasado 19 de mayo.

### **CRISIS CLIMÁTICA**

Los avisos por inundaciones e incendios extremos que recibe el centro de coordinación y emergencias ERCC se han triplicado en tres años.

## Europa se prepara para los grandes desastres naturales

GUILLEM COSTA Bruselas

Tres grandes mapas presiden una sala espaciosa y llena de luz. A la derecha se observa el riesgo de inundación: los países pintados con un color más oscuro son los del norte de Europa. En el centro, el mapa muestra el grado de alerta de los puntos de comando de protección civil de cada país. Y en la parte izquierda llama la atención la mancha roja que se expande por la península Ibérica: se trata del mapa de riesgo de incendio.

Con este paisaje de fondo trabajan cada día quienes se encargan de coordinar una respuesta comunitaria a todo tipo de emergencias. Antes de la pandemia, el Centro de Coordinación y Respuesta a las Emergencias (ERCC) recibía una treintena de avisos anuales. Ahora, más de cien. La mayoría están relacionadas con inundaciones o incendios.

«La temporada de incendios cada vez es más larga y nos dimos cuenta de que era importante tener preparada una respuesta colaborativa, sobre todo para países del sur», detalla Giakoumis Zacharias, jefe de la dirección general de ECHO (operaciones europeas de protección civil y ayuda humanitaria). En las últimas décadas, el número de hectáreas afectadas por incendios ha aumentado en Europa. Pero el problema llega cuando estas hectáreas ponen en riesgo edificaciones o núcleos habitados, como en Portugal en 2017.

Una de las cuestiones que preocupan es la aparición de grandes incendios que se conviertan en una emergencia para la población. «El aumento de la temperatura aumenta el riesgo no solo en el sur, sino en todo el continente», avisa el jefe de esta dirección general.

El trabajo del centro de coordinación consiste en avisar a países vecinos para que puedan ofrecer de forma eficaz sus servicios (aviones, helicópteros, personal) a otros estados en caso de emergencia. En total, se dispone de 28 aviones y cuatro helicópteros comunitarios y más de 500 bomberos, que en verano se establecen en España, Francia, Grecia y Portugal y están preparados para dar apoyo europeo. «La competencia de protección civil siempre ha sido estatal, pero, en los últimos años, el apoyo y la participación de la UE ha aumentado», asegura Zacharias. En paralelo a la gestión de la emergencia, la Comisión Europea prevé garantizar fondos para que los países afectados inicien su proceso de recuperación, como se comprobó tras la erupción del volcán de La Palma.

### Vulnerabilidad

En estos momentos está activo un mapa de vulnerabilidad ante un posible desastre climático. En el caso de España, el riesgo no es solo de incendios. También existe el riesgo de que una gran inundación que requiera la movilización de este centro de coordinación europeo, además de la respuesta del Gobierno.

Los empleados de ECHO están pendientes las 24 horas de cualquier aviso. «El cambio que hemos notado es importante: cuando se puso en marcha el centro, una idea promovida desde Grecia, casi no teníamos que dar respuesta a emergencias. Ahora esto ha cambiado y toda Europa está activada para reaccionar ante un desastre de magnitud desconocida», zanja Zacharias.

### **MEDIO AMBIENTE**

Una coalición española de 128 entidades ecologistas denuncia «el engaño» de los datos ofrecidos por los productores, que aseguran que se llega al 70%

# Un informe rebaja al 36% el reciclaje real de las botellas de plástico

VALENTINA RAFFIO Barcelona

El número real de botellas de plástico que se utilizan, se recogen y se reciclan correctamente en España ha sido durante años foco de un gran debate. Hasta ahora, las únicas cifras disponibles para hablar de ello eran las que proporcionaba la misma industria de los envases. Y durante años han sido muchos los colectivos ecologistas que han alertado de que estas cifras podrían ser sesgadas y que ello podría entorpecer la aplicación de medidas de reciclaje. La última ley de residuos española, por ejemplo, puso como objetivo recoger de forma separada al menos el 70% de las botellas para 2023. Según Ecoembes, esta cifra se alcanzó desde 2021. Pero ahora, un informe impulsado por un centenar de plataformas verdes afirma que en realidad tan solo se estarían recogiendo de forma separada el 36% de las botellas de plástico.

Sus impulsores afirman que se trata del primer análisis independiente sobre la recogida de botellas de plástico de un solo uso en

España. Concretamente, sobre aquellas de menos de tres litros destinadas al consumo de bebidas. El informe ha sido elaborado por la consultora internacional Eunomia, con sede en Reino Unido, por encargo de la plataforma Zero Waste Europe, la Alianza Residuo Cero y con el apoyo de 128 entidades ecologistas como Greenpeace, Ecologistas en Acción y la Fundació Rezero. La presentación del informe desgrana «las inconsistencias» en los datos ofrecidos por la industriay, sobre todo, cuestiona las implicaciones legales que tienen estos datos en los objetivos de recogida y reciclaje del plástico en España.

### Recopilación de datos

Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica consultadas reconocen que hasta ahora ha habido un problema en la recopilación de datos independientes y afirman que desde hace dos años, tras la aprobación de la última normativa de residuos, están trabajando junto a las comunidades autónomas en una auditoría que debería estar lista antes de octubre para presentarla a la UE.

Marc Asensio



Botellas de plástico en una papelera.

### Funeraria y Tanatorio Centro

Camino de las Torres, 73 - Zaragoza Tel. 976 27 27 11 (24 H.)





Adaptados a todos los criterios Posibilidad de financiación Presupuestos telefónicos (24 h.) Compañías de seguros y particulares

### LA TRIGÉSIMO PRIMERA EDICIÓN SE CELEBRARÁ DEL 1 AL 9 DE JUNIO

La cita se inaugurará este sábado con 53 expositores repartidos en 75 casetas, nueve más que en 2023. A lo largo de los nueve días se han programado casi 1.000 actos de firmas, cuentacuentos, talleres y música en directo.

## La **Feria del Libro** reunirá a 482 autores y 53 expositores en el Parque Grande

RUBÉN LÓPEZ Zaragoza

Nueve días, 482 escritores, 53 expositores repartidos en 75 casetas, casi 1.000 actos de firmas y 30.000 marcapáginas preparados. Estas son solo algunas de las cifras de la trigésima primera edición de la Feria del Libro de Zaragoza, pero constatan la ambición de una cita que no ha dejado de crecer en los últimos años. De hecho, todos sus números, tanto de autores como de estands participantes, han aumentado respecto a 2023.

La gran fiesta de la lectura volverá a celebrarse por tercer año consecutivo en el Parque Grande José Antonio Labordeta, que en poco tiempo se ha afianzado como la sede más idónea para la cita tras algunas ediciones en la plaza del Pilar. La feria echará a andar este sábado con la lectura del pregón a cargo de la que fuera directora de la Biblioteca Nacional de España, Ana Santos, y cerrará sus puertas el domingo 9 de junio. Más de una semana cargada de actividades en torno al libro y en la que se sucederán las firmas, los talleres, los cuentacuentos y la música en directo.

En esta edición se mantendrán las mejoras implantadas el año pasado. Así, se volverán a instalar dos carpas. En una de ellas se realizarán los actos programados y la otra acogerá un pequeño bar. Las 75 casetas se montarán en el paseo principal del Parque Grande (el de San Sebastián) y, como el año pasado, se dispondrán también en dos hileras para reducir la sensación de cansancio de los visitantes.

De lunes a miércoles, la feria abrirá sus puertas de 18.00 a 21.30 horas, mientras que el resto de días lo hará de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.30 horas. En total, participarán 53 expositores: 13 librerías (Antígona, París, la Central, Siglo XXI, La Pantera Rossa...), 36 editoriales (Prames, Doce Robles, Olifante, Xordica, GP Ediciones...), dos grandes superficies (Fnac y El Corte Inglés) y tres instituciones y asociaciones.

«Si esta feria sigue creciendo es



Una imagen de la pasada edición de la Feria del Libro de Zaragoza, que se instalará por tercer año consecutivo en el Parque Grande.



Latorre, Olloqui, Fernández, Gálvez y Yuste, ayer en la presentación.

gracias a la unidad de todos los actores que participamos en el sector del libro y al apoyo de las instituciones», destacó ayer en rueda de prensa Rafael Yuste, presidente de la Comisión Permanente del Libro de Zaragoza (Copeli), organizadora de la cita. El acto de presentación puso de manifiesto esa colaboración institucional, ya que asistieron el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, la consejera del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, y el diputado de bibliotecas de la DPZ, José Manuel Latorre.

La apertura de la feria tendrá lugar este sábado a las 11.00 con la firma de libros a cargo de Máximo Huerta (en la carpa) y una hora después comenzará el acto oficial, en el que este año participa como pregonera la zaragozana Ana Santos, quien fuera durante más de una década y hasta hace unos me-

### La exdirectora de la Biblioteca Nacional, Ana Santos, leerá el pregón inaugural

ses la directora de la Biblioteca Nacional de España.

A lo largo de los nueve días de feria pasarán más de 480 autores que reivindicarán el buen momento que viven las letras aragonesas. Ya han confirmado su asistencia autores tan conocidos como Irene Vallejo, Sergio del Molino, José Luis Corral, Ana Alcolea, Juan Bolea, Álvaro Ortiz, Roberto Malo y Magdalena Lasala. El horario de las firmas ya se puede consultar en la web feriadellibrodezaragoza.com. Además, se repartirán programas de mano (se han encargado unos 12.000).

### Programación

### Agenda de este fin de semana

La Feria del Libro de Zaragoza abrirá sus puertas este sábado a las 11.00 horas con un acto en el que Máximo Huerta firmará sus libros. Una hora después, la que fuera directora de la Biblioteca Nacional de España, Ana Santos, será la encargada de leer el pregón inaugural. Por su parte, el Kiosco de las Letras acogerá a las 11.30 un taller de escritura creativa para 15 niños de 4 a 8 años (acceso libre hasta completar aforo). Ya por la tarde, la carpa de la feria albergará a las 19.00 el cuentacuentos 'Jugamos a cantar' a cargo de Capitán Mundo, alter ego del músico aragonés Luis Miguel Bajén.

El domingo, también en la carpa, se celebrará a las 11.30 el cuentacuentos 'Lila y Lola' y un taller de collage, mientras que a las 13.00 se ha programado un micro abierto para narradores locales. El Kiosko de las Letras acogerá a las 11.30 un cuentacuentos a cargo de Lü de Lürdes y a las 18.00 un taller de ilustración y cómic. A las 19.30 habrá un taller de ilustración en la carpa.

Como ya sucedió el año pasado la programación estará integrada en el Kiosco de las Letras, que abrió sus puertas el pasado 18 de mayo y que acogerá diferentes actividades culturales durante los fines de semana de mayo, junio, julio y septiembre. Para estos días de la feria y gracias al acuerdo establecido con el Patronato Municipal de Bibliotecas, el kiosco ofrecerá también un intenso programa en su sede del paseo de los Bearneses del Parque Grande.

Por otra parte, Avanza Zaragoza ha vuelto a poner en macha una nueva edición del Premio de Microrrelatos Historias de Autobús, un galardón que ha tenido una gran aceptación en los últimos años. El fallo del jurado se dará a conocer en la jornada del 6 de junio a las 20.00 horas. ■

### Hasta el domingo

Una de las más prestigiosas compañías del mundo llega a Zaragoza para desplegar el rigor artístico-técnico de sus bailarines y la diversidad en la concepción estética de sus coreógrafos.

## El Ballet Nacional de Cuba revisita 'Don Quijote' en el Teatro Principal

Ballet Nacional de Cuba

EL PERIÓDICO Zaragoza

El Ballet Nacional de Cuba, una de las más prestigiosas compañías de danza del mundo y ocupa un lugar prominente en la cultura hispanoamericana contemporánea, aterriza esta noche (20.00 horas) en el Teatro Principal de Zaragoza donde representará Don Quijote (dirigido por Viengsay Valdés) hasta el domingo. El rigor artístico-técnico de sus bailarines y la amplitud y diversidad en la concepción estética de los coreógrafos, otorgan a esta agrupación un lugar relevante entre las grandes instituciones de su género en la escena internacional.

El ballet Don Quijote tuvo su estreno el 26 de diciembre de 1869 en el Teatro Bolshói de Moscú, inspirado en un episodio de la famosa novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes y Saavedra. La versión cubana se presentó por vez primera el 6 de julio de 1988, en el Gran Teatro de La Habana, aunque desde 1950 el Ballet Nacional de Cuba incorporó a su repertorio el grand pas de deux del III acto.

Por ser un ballet creado a partir de la obra de Cervantes, profundamente vinculado a la cultura nacional cubana, Alicia Alonso dirigió un cuidadoso trabajo alrededor de la legitimidad de las referencias folclóricas en el aspecto coreográfico; sobre todo, persiguiendo la dignificación y el respeto al personaje de Don Quijote, un icono del idioma castellano y de la cultura de raíz hispánica.

El ballet cuenta con la coreografía de Alicia Alonso (dirección artístico-coreográfica), Marta García y María Elena Llorente sobre la original de Marius Petipa y la versión de Alexander Gorski. La música es de Ludwig Minkus y el libreto y los diseños de Salvador Fernández.

En el último acto del ballet, está a punto de celebrarse el forzado casamiento de Kitri y Camacho. Entre los numerosos invitados figuran Don Quijote, Sancho



El Ballet Nacional de Cuba interpreta 'Don Quijote' en el Teatro Principal de Zaragoza.

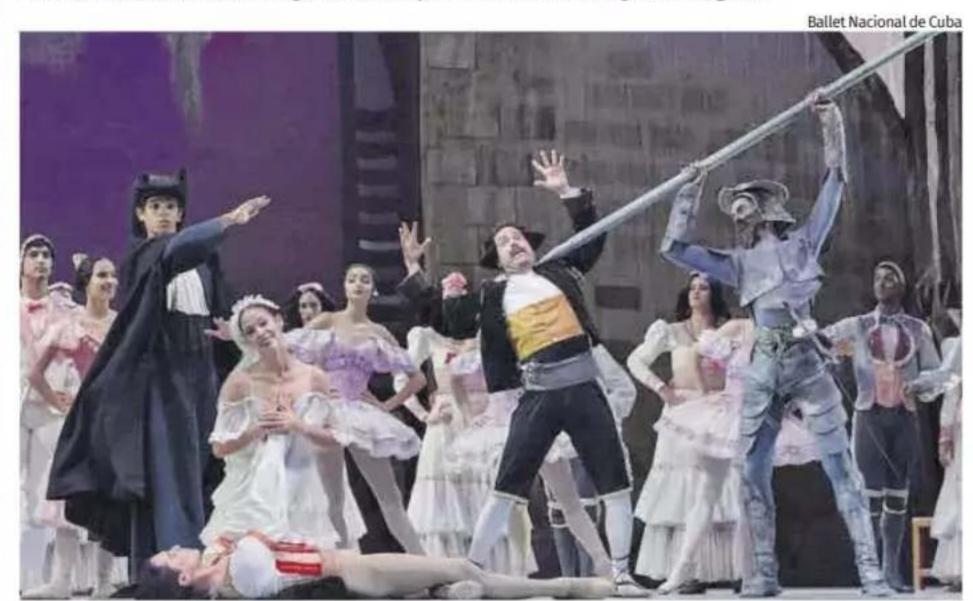

Viengsay Valdés dirige al elenco del Ballet Nacional de Cuba que llega a la capital aragonesa.

Panza, Mercedes y Espada. El comienzo de la ceremonia es interrumpido por un misterioso personaje, encubierto en una capa. El recién llegado revela su identidad, que no es otra que la del barbero Basilio, el novio de Kitri, y tras sacar una navaja, finge suicidarse. El falso moribundo y su amada piden como última gracia casarse in articulo mortis, en favor de lo cual intercede el propio Don

Quijote, apoyado por los invitados. El sacerdote bendice la unión y en ese momento Basilio confiesa su ardid. Camacho es expulsado de la fiesta. Don Quijote reconcilia a Kitri con su padre y pide que continúe la celebración, al término de la cual el caballero andante y su fiel escudero se despiden para seguir su viaje en pos de la verdad y la justicia.

Don Quijote se podrá ver esta

noche, mañana y el sábado a partir de las 20.00 horas y el domingo desde las 19.00 horas. Las entradas para el ballet, que tiene una duración aproximada de 105 minutos con descanso, cuestan entre 5 y 30 euros y se pueden comprar en las taquillas del Teatro Principal de (de 17.00 a 21.00 horas) y en la web del espacio y en la de Ibercaja. La función de hoy está bonificada. 36 | Cultura el Periódico de Aragón Jueves, 30 de mayo de 2024

### Acceso gratuito hasta completar aforo

El encuentro de verano completa su intensa programación de ponencias con un total de siete proyecciones en las que el público de la filmoteca podrá conversar con los cineastas.

## El campus La Inmortal aterriza en la Filmoteca con varios preestrenos

EL PERIÓDICO Zaragoza

La Inmortal, el campus de verano de cine y series organizado en Zaragoza por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), completa su programación con siete proyecciones en la filmoteca en las que los asistentes podrán conversar con los autores y protagonistas de las obras seleccionadas. Estas proyecciones, cuyo acceso será gratuito, se suman al programa de ponencias en las que profesionales del audiovisual y directores como Pablo Berger, Clara Roquet o Javier Macipe compartirán de primera mano su trayectoria y experiencia.

El lunes 10 de junio arrancará la programación con el preestreno de La bandera, una película que invita a reflexionar sobre cómo nos relacionamos con nuestros mayores. Tras la proyección, su director, Martín Cuervo y su protagonista, Aitor Luna (popular por su participación en series como Velvet o Valeria), charlarán con los espectadores sobre esta película que llegará a los cines el viernes 14 y cuyo reparto completan Imanol Arias, Ana Fernández y Miguel Fernández.



'La bandera', de Martín Cuervo, será una de las películas que se podrán ver en La inmortal.

Mónica Cambra, Ariadna Fortuny y Lucía Herrera presentarán el martes 11 de junio su luminosa ópera prima Un sol radiant, mientras que un día después se proyectará la road movie On the go, cuya presentación correrá a cargo de su codirectora y protagonista Julia de Castro.

### Una serie sobre Lina Morgan

El público de La Inmortal podrá disfrutar el viernes 14, una semana antes de su estreno en Movistar Plus+, de los tres episodios de

Lina, la serie documental sobre la gran cómica Lina Morgan. Sus productores ejecutivos, el zaragozano Jorge Ortiz de Landázuri y Alex Flórez, serán los encargados de presentar este retrato profesional y personal de la reina de la revista y la comedia.

El sábado 15 junio la cineasta Clara Roquet participará junto a Marina Parés en una mesa redonda en la que disertarán sobre cómo escribir un guion. Además, Roquet presentará la proyección de una de las películas más singulares y sugerentes de la reciente cosecha del cine español: Que nadie duerma, dirigida por Antonio Méndez Esparza y con guion del propio Méndez junto a Roquet.

El último día de La Inmortal, el domingo 16, será el momento de homenajear a José Luis Borau: el crítico Carlos Heredero, director de la revista Caimán, presentará primero su libro Iceberg Borau y más tarde la película Río abajo, en la que cineasta aragonés dirigió a David Carradine, Scott Wilson y Victoria Abril.

Gobierno de Aragón

Tomasa Hernández en el acto.

### Ricla

Juan Bolea pone el broche de oro a Valdejalón tras la pista de la novela negra

E.P. Zaragoza

El Periódico

El reconocido escritor aragonés Juan Bolea pondrá el broche de oro este sábado 1 de junio al ciclo literario Valdejalón tras la pista de la novela negra, que concluirá en Ricla (biblioteca municipal, 20.00) con la presentación de su último libro, La baraja de plata.

Juan Bolea visitará Ricla en una charla-coloquio con los lectores en la que profundizará en su último título, una nueva aventura del detective Florián Falomir. Este enigma nos sitúa en la ciudad de Cádiz, cuando aparece el cadáver de una joven mujer junto al mar: su muerte se ha producido por ahogamiento, pero no en agua salada, sino en agua dulce. A partir de ahí comenzará el misterio que el detective deberá resolver en La baraja de plata, como ya hizo en otros títulos de la misma serie, Los viejos seductores siempre mienten, Sangre de liebre y La noche azul.

Novelista y dramaturgo, Juan Bolea es uno de los autores aragoneses con mayor difusión y prestigio que cuenta con más de 25 publicaciones, abarcando diversos géneros literarios. Ha sido reconocido con varios galardones, como el Premio Ciudad de Alcalá de Novela, el Premio de las Letras del Mediterráneo o el Premio de las Letras Aragonesas.

Con la visita de Juan Bolea a Ricla, Valdejalón tras la pista de la novela negra pone fin a su edición de 2024, que comenzó el pasado 26 de abril en Morata de Jalón con María Frisa, continuó el 17 de mayo con Úrsula Campos en La Almunia de Doña Godina y siguió el 24 de mayo en Calatorao con Chesús Yuste. Una iniciativa que, con la novela negra como hilo conductor, busca dinamizar la actividad cultural de la comarca.

El programa se ha impulsado desde la Consejería de Cultura de la Comarca de Valdejalón y cuenta con una activa colaboración por parte de los clubs de lectura de Morata de Jalón, La Almunia de Doña Godina, Calatorao y Ricla. ■

### Patrimonio

La sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza celebró ayer la jornada El valor de nuestras raíces organizada por el Gobierno de Aragón.

### «La herencia cultural explica lo que fuimos, lo que somos y dónde vamos»

E.P. Zaragoza

La consejera de Presidencia, Interior y Cultura del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, subrayó ayer que la comunidad «tiene el potencial suficiente para que la so-

ciedad aragonesa se sienta orgullosa de su pasado y pueda buscar en esa herencia cultural un desarrollo social, cultural y económico de futuro». Así lo afirmó durante la inauguración de la jornada de visibilización de patrimonio cultural aragonés y sus posibilidades, El valor de nuestras raíces, en la sala

Luis Galve del Auditorio de Zaragoza.

En su intervención en este acto, la consejera señaló que las fórmulas de gestión de patrimonio deben incidir en la participación ciudadana y en el aprovechamiento social, cultural y económico de estos recursos. «Esta herencia cultural

explica, en parte, lo que fuimos, lo que somos y hacia dónde vamos», afirmó, recordando que la Constitución refleja esa necesidad de proteger el patrimonio cultural.

el Periódico de Aragón Jueves, 30 de mayo de 2024 Libros Cultura 37

Goya, Velázquez, Brueghel el viejo, Dalí... En el libro 'Los cielos retratados', el físico y meteorólogo José Miguel Viñas entrelaza de forma meticulosa estudios y observaciones de arte y ciencia.

## La meteorología a través de la pintura

ÁNGELES CASTELLANO Madrid

¿Cuántos tipos de nubes hay? ¿Cuáles son las que aparecen con más frecuencia en la pintura europea? ¿Por qué Goya siempre pintaba el mismo tipo de nube? ¿Qué es un cielo velazqueño y qué relación tiene con los cielos de Madrid? ¿Quién fue el primero en pintar una Navidad nevada? José Miguel Viñas, físico y meteorólogo en Meteored, con una larga trayectoria como divulgador en medios de comunicación sobre meteorología y ciencias atmosféricas, lleva muchos años interesado en responder a estas preguntas. Primero por curiosidad, como aficionado a la pintura, y después con un interés científico, ha recopilado datos sobre pinturas, museos y grandes exposiciones en relación a la representación histórica del cielo, que ahora ha plasmado en su libro Los cielos retratados. Viaje a través del tiempo y el clima en la pintura (editorial Crítica).

«Lo que vemos en un cuadro es un documento histórico en relación a los cielos, no solamente en cuanto al paisaje o la arquitectura», explica Viñas. «Saber, cuando miras un cuadro de Goya, cómo eran los cielos de la Ilustración». El de Viñas es un libro con una extensísima documentación, artística e histórica, pero también científica. «No deja de ser un libro de divulgación», explica. «Así que incluyo los estudios científicos que corroboran lo que vemos en los cuadros, y además aprovecho para explicar algunas características físicas de las nubes y su clasificación».

El libro de Viñas arranca con una descripción del tipo de nubes que se pueden dar en el cielo, contar la historia de esta clasificación para luego explicar cuál es el tipo de nubes más común en la pintura y por qué. ¿Tienes en mente la apertura de Los Simpsons? Pues sí, son las mismas: los cúmulos, o nubes de algodón, típicas de los cielos primaverales en parte de la geografía europea, son las nubes más habituales. Hay infinidad de ejemplos a lo largo de la historia, sobre todo cuando los cielos no eran más que

un fondo en el que enmarcar una acción preferiblemente naturalista. Así ocurre desde la pintura renacentista, pero atraviesa todos los periodos pictóricos. También durante el impresionismo (Mujer con sombrilla, de Claude Monet, de 1875, por citar un ejemplo), e incluso en la pintura del siglo XX (El regreso, de René Magritte, de 1940).

Sin embargo, el libro de Viñas va mucho más allá. Cuenta, por ejemplo, la importancia de Luke Howard, «un auténtico influencer en el mundo artístico», en palabras del autor de Los cielos retratados. Howard (1772-1864) hizo una exhaustiva clasificación del tipo de nubes, que presentó en 1802 y dio lugar al nacimiento de la meteorología. Pero además, Howard utilizó su propia pintura, una serie de acuarelas para ilustrar su estudio científico sobre los cielos, por lo que sus aportaciones no solamente fueron importantes para los científicos de la época y posteriores, sino también para la propia historia del arte. «Los pintores empezaron a mirar el cielo de otra manera», explica Viñas, «y no sólo los utilizarían como contexto para sus escenas, sino también como vía para expresar sus emociones en los cuadros», explica.

#### Los largos inviernos

También, la incidencia que tuvo la Pequeña Edad de Hielo en la historia de la pintura europea. Este periodo histórico, ocurrido entre 1400 y 1550, fue anormalmente frío, lo que dio lugar a largos y duros inviernos. Dado que este era el ambiente en el que vivieron algunos pintores fundamentales, es lógico que terminase apareciendo en su pintura. Es el caso de Pieter Brueghel (conocido como Brueghel el Viejo), que fue el autor del primer paisaje nevado. «Hace que la escena invernal sea el motivo pictórico, la protagonista de la obra, por primera vez», explica Viñas. Su cuadro Los cazadores en la nieve (1565) es un ejemplo, al que



Detalle de 'El príncipe Baltasar Carlos a caballo', de Diego Velázquez, uno de los cuadros en los que se reflejan mejor los cielos madrileños de mitad del siglo XVII.

«Lo que vemos en un cuadro es un documento histórico sobre los cielos», dice Viñas

En el caso de Dalí, en sus cuadros abundan las nubes de tormenta, de formas gruesas

par retrade de Co

José Miguel Viñas.

seguirían muchos más, propios y de otros pintores contemporáneos.

Esa Pequeña Edad de Hielo, además, provocó que surgiera una iconografía que se mantiene hasta hoy: la del portal de Belén navideño nevado. Lo hace en una de las tablas que dedica a la natividad de Jesús, en concreto, en la que titula La adoración de los Reyes (1556). «Es el que traslada al imaginario colectivo esa imagen que tenemos de la Navidad», explica Viñas.

Aquella Pequeña Edad de Hielo también influyó a uno de los pintores más importantes de la historia, Diego Velázquez. Aunque buena parte de la obra del sevillano son retratos en espacios cerrados, muy adecuado a su papel de pintor de la

Corte, los cielos velazqueños

-nubes medias estratiformes,
pintadas de colores azules,
grises y blancos— son característicos de algunas de sus
obras, como El príncipe Baltasar Carlos a caballo (16341635), «el cuadro en el que la
combinación de los cielos, el
paisaje y el personaje retratado
alcanza la excelencia», dice Viñas en el libro. Esos cielos velazqueños se suelen asociar engañosamente como característicos de

Madrid, pero es una falsa relación. «Seguramente fueron los que más observó Velázquez, pero son cielos con nubes, y la realidad es que la mayoría de los días en Madrid hay cielos vela, es decir, azul celeste sin ningún tipo de nubes». Y añade: «En la memoria popular ha quedado esa idea de que los cielos de Madrid son los velazqueños».

El tiempo que vivieron los artistas no solo aparece reflejado en sus obras, sino que, además, influyó en ellas también. En el caso de los pintores realistas pero también en el de los impresionistas o incluso el surrealismo. En el caso de Dalí, por ejemplo, Viñas explica en el libro que las nubes abundan en sus cuadros, especialmente las tormentosas, «con sus características formas gruesas, redondeadas y de aspecto amenazante», propias del cielo ampurdanés que conoció desde niño. Pero si hubo algo relacionado con la meteorología que influyó en el pintor de Figueras fue el viento. «Está estudiada la influencia de la tramontana en su obra». El libro de Viñas es muy extenso, pero no abarca toda la historia del arte. El autor admite haber preferido centrarse en el arte europeo y norteamericano.

#### LIBROS ARAGONESES

El libro que hoy destacamos ha pasado muy desapercibido, aunque es muy importante porque atiende un tema fundamental para nuestro reino de Aragón: la sal, que además de ser un elemento imprescindible para nuestra vida es un bien de tanta importancia que los reyes siempre lucharon para controlarlo y poseerlo. Y digo que es de interés porque Aragón es una tierra con grandes explotaciones de sal, desde el norte al sur, tal como indicaba Dormer (Observación histórica sobre el Derecho de la sal en el Reyno de Aragón, 1684), lo confirmaba Asso (Historia de la economía política de Aragón, 1798) o mostraban las actas (Huesca, 2021) del III Congreso Internacional sobre la sal: Explotación histórica de la sal. El patrimonio de la sal, celebrado en Peralta de la Sal.

Hablamos de un mundo que incluso provocó un buen trabajo de fin de máster (La sal en el Reino de Aragón en la Edad Media: una selección documental (siglos XII-XV), obra de Alfredo Auñón, Zaragoza, 2021) que les dará una idea bastante general del asunto con su lectura en la red. Pero, si quieren profundizar porque les apetece saber más de sus tierras, acudan a Sergio Falguera (salinas de la Litera y Ribagorza, 2004), Elvira Cuesta (salinas turolenses de Royuela, 2006), Francisco Martín (salinas de Ojos Negros, 2009), Joaquín Melendo (la sal y el monasterio de Piedra, 2010), Juan Rodríguez (la sal de Naval, 2015) o a Anabel Lapeña hablando de San Juan de la Peña y la sal (1984)...

Todas estas publicaciones les guiarán bien, pero no olviden que Miguel Calvo Rebollar, con Guiomar Calvo, se lanzaron (Prames, 2020) a estudiar la Sal y salinas en la provincia de Huesca. Y que un año después Miguel Calvo escribió su

Miguel Calvo es el autor de este atractivo libro en el que nos habla con acierto de la historia de este condimento y les ofrece un aparato gráfico con sus anotaciones que es otro libro.

# La sal en las tierras de Zaragoza

**DOMINGO BUESA** Zaragoza

Europa Press

Jueves, 30 de mayo de 2024



Miguel Calvo Rebollar, a la derecha, en la presentación de 'La sal en la provincia de Zaragoza'.

ponencia sobre Sal y salinas de Aragón. Estudio que no quedó en ello, porque precisamente Miguel Calvo es el autor de este atractivo libro en el que nos habla con acierto de la historia de la sal en tierras zaragozanas y, con extraordinario acier-

to, les ofrece un aparato gráfico con sus anotaciones que es otro libro. Hay fotos antiguas y modernas, dibujos de los sistemas de transporte de la sal, desde el burro al barco, planos para ver cómo eran estas explotaciones, cómo se comercia-

lizaba la sal con etiquetas muy curiosas, documentos que son claves para entender devociones e incluso denuncias a los ciudadanos, de bien, a los que cogían robando sal.

Y sepan que este interesante libro les explica las minas de Remolinos y Torres de Berrellén, el patrimonio minero de Remolinos, las salinas de manantial -en la sierra de Pardo o en Undués de Lerda, para uso del ganado- y algunas lagunas saladas como la famosa de Gallocanta, una de las más grandes de Europa, o la de Mediana, que comercializó las Sales del Pilar que incluso eran «infalibles contra la obesidad» y servían para preparar «la mejor y más económica agua de mesa». Y, por supuesto, la laguna de Sástago, donde todavía quedan ruinas de las casas de los obreros, almacén, capilla, el horno de pan o el cuerpo de guardia que defendía la explotación.

Es lógico, recuerden que en el inicio tuvimos lagos sin salida al mar que fueron convirtiéndose en salados, salinas que explotaron los romanos mientras explicaban al mundo que había una montaña de sal más allá del Ebro, con un viento «que llena la boca al hablar» y empuja a un hombre armado. Son notas curiosas que nos explica Miguel Calvo, en este caso referidas a Remolinos, con cuya sal hicieron en Tauste la lejía Batán. Pero, estas cosas las descubrirán en este curioso y atractivo estudio que edita la Diputación de Zaragoza dentro del proyecto MOMAr para dinamizar zonas poco pobladas a través de su patrimonio cultural y natural.

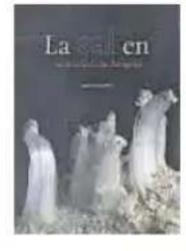

MIGUEL CALVO REBOLLAR

'LA SAL EN LA PROVINCIA DE...'

DPZ | 94 páginas

NO FICCIÓN

ROJAS

ESTAPE

TU VIDA

RECUPERA TU MENTE,

RECONQUISTA

#### FICCIÓN

JAVIER

CASTILLO

GRIETA

SILENCIO

#### Aragón

SERGIO DEL MOLINO

#### 'LOS ALEMANES'

Alfaguara

RAMÓN ACÍN FANLO 'PROFANACIÓN'

Pregunta Ediciones

ÚRSULA CAMPOS

#### 'CUANDO TE FALTE EL...'

Ediciones Maeva

JOSÉ IGNACIO ESCUDERO

#### 'ESCÚPELE AL PANTANO'

Doce Robles

SARA BARQUINERO

'LOS ESCORPIONES' Editorial Lumen

#### España

JAVIER CASTILLO

#### 'LA GRIETA DEL...'

Suma de letras

MICHAEL MCDOWELL

'BLACKWATER I' Blackie Books

ISABEL SAN SEBASTIÁN

#### 'LA TEMERARIA'

Plaza & Janés

JOEL DICKER

#### 'UN ANIMAL SALVAJE'

Alfaguara

FERNANDO ARAMBURU

#### 'EL NIÑO'

Tusquets Editores

Los libros más vendidos en librerías independientes aragonesas la semana pasada

#### Libri Red A través de la Asociación

de Librerias de Zaragoza

Aragon

FEDERICO JÍMENEZ LOSANTOS

#### 'EL CAMINO HACIA LA...'

Espasa Libros

#### MARÍA JOSÉ ESTEBAN 'ENTRE LA FÁBRICA Y...'

Prensas dela Universidad

L. DEBAT Y M. ARMINGOL

#### 'COLONIZACIÓN'

La Caja Books

JOSÉ LUIS CORRAL

#### 'COVADONGA'

Ediciones B

MARÍA SOLEDAD JULVE

#### 'HIJA DEL CARBÓN'

Los libros del gato negro

#### España

#### MARIAN ROJAS ESTAPÉ

'RECUPERA TU MENTE...'

#### Espasa Libros

RAFAEL SANTANDREU

#### 'NO HAGAS...'

Grijalbo

#### FERNANDO NAVARRO

'ALGO QUE SIRVA...'

Aguilar

EDUARDO MANZANO

#### 'ESPAÑA DIVERSA'

#### **BOTICARIA GARCÍA** 'TU CEREBRO TIENE...'

Planeta

Critica

el Periódico de Aragón Jueves, 30 de mayo de 2024 Libros Cultura | 39

#### Poesía

Penetrar en el bosque para hallar la luz de la palabra

MIGUEL ÁNGEL ORDOVÁS Zaragoza

Resulta revelador que para abrir y cerrar su libro de poemas La caligrafía del bosque, que ha publicado Los Libros del Gato Negro, su autora Mar Blanco Larrosa haya elegido dos citas de María Zambrano. Por asociación con el título, viene enseguida a la cabeza otro de la pensadora malagueña,
Claros del bosque, en el que vertió lo que alguien llamó su «discurso del método poético», en el que subrayaba la potencia creadora de la palabra y el lenguaje.

Mar Blanco toma la dirección marcada por María Zambrano, y se encamina hacia ese bosque que «es una casa / donde nadie llama a la puerta», pero que evidentemente es mucho más que eso, y así lo va desgranando la poeta mediante definiciones que a veces son descriptivas pero otras están caracterizadas por la evocación y la sugerencia. Mar Blanco encara de esta forma un doble recorrido, elaborado por sensaciones y reflexiones, que la van llevando a lo más intrincado.

Abundan en los poemas las referencias al avanzar, a caminar y sentir la naturaleza bajo los pies que van dando pasos, señal de que la autora no se conforma con la contemplación estática, sino que opta por la búsqueda.

Los textos que propone Mar Blanco poseen una intensa vertiente indagatoria sobre la capacidad de la palabra para delimitar el mundo que se va intensificando a lo largo de todo el poemario, y la forma en que esas intuiciones se van revelando se acompasan bien a su naturaleza. Como proclama un poema poco antes de que concluya el libro: «Bajo este resplandor/se abre el pensamiento». ■



MAR BLANCO LARROSA

'LA CALIGRAFÍA DEL BOSQUE'

Los libros del gato negro | 81 páginas

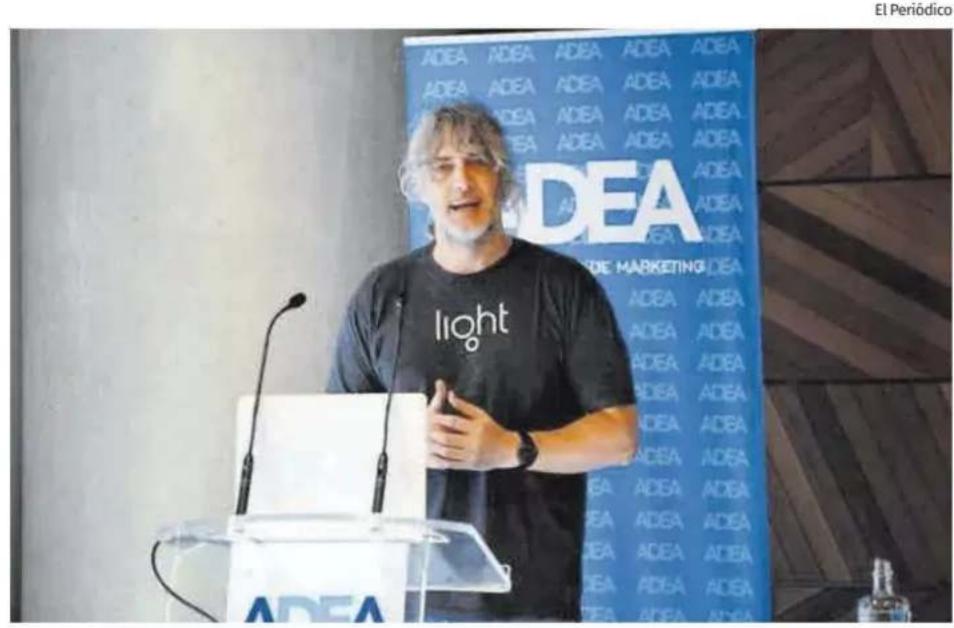

El investigador Diego Gutiérrez debuta como escritor de novela de aventuras.

#### Novela de aventuras

Cada página anuncia una nueva vuelta de tuerca, cada capítulo es el preámbulo de una brecha por la que se asoma el vacío.

# 'La mansión del acantilado', misterio en el barco perdido

JAVIER LAHOZ Zaragoza

Ya tenía yo ganas de hincarle el diente a una buena novela de aventuras. Y por fin ha ocurrido, en este florido mayo, justamente en vísperas de la Feria del Libro. Es sin duda una novela que vive a caballo entre el mundo juvenil y el mundo adulto, pues ha sido inevitable que los elementos que la componen me hayan empujado a aquellos años en los que numerosos misterios me obligaban a permanecer despierto más allá de la madrugada, cuando determinados sueños me quitaban el sueño. Siempre había un tesoro que descubrir o un héroe al que rescatar, siempre había un crimen por investigar o una selva inexplorada. Qué maravilla esta historia creada por Diego Gutiérrez, qué ritmo y qué intriga, una construcción digna de los autores más grandes, exactamente esos que siempre nos han acompañado a los lectores más inquietos.

La mansión del acantilado, publicada por la editorial Los Libros del Gato Negro, es desde el mismo momento de su aparición, una historia clásica que va a permanecer. No le falta de nada, pero tampoco se recrea en los tópicos consabidos. Es fresca y original a la vez que nos remite a no sé cuántas imágenes que nos emocionan porque evocan a las que se alojan en la memoria. En mi cabeza se han dibujado así de repente jardines secretos, grutas oscuras, pasadizos, islas gobernadas por piratas y una casa en la que las maderas crujen mientras las sombras se deslizan por los pasillos. Cada página anuncia una nueva vuelta de tuerca, cada capítulo es el preámbulo de una brecha por la que se asoma el vacío, cada línea encierra un significado que hay que saber interpretar, cada palabra está elegida con intención, como si toda causa tuviera su efecto.

Hugo Norwood es un joven que queda al cargo de su tía en una casa enorme y en la que, en breve, se va a celebrar la subasta de una serie de objetos realmente valiosos. La curiosidad le puede y procura no perderse detalle. Un viejo mapa supone una primera llamada de atención. Señoras y señores, el acertijo está servido. Quien quiera participar, que no tenga reparos en entrar en el juego. Bien mirado, podría ser una novela interactiva porque de aquí en adelante es un no parar. Conviene creer en alhajas ocultas, en lugares mágicos y en secretos que aguardan ser descubiertos por una mente lúcida.

Esta es una novela que se disfruta, que se lee con diversión, literatura en la que lo fácil es implicarse aunque venza la torpeza de no saber seguir las pistas para hacerse, si lo hubiera, con el ansiado botín.

Que la historia la narre el propio Hugo Norwood le da un valor añadido porque todos hemos querido infinitas veces ser narradores de historias así, y de alguna manera podemos hacer nuestra su voz. Además, es observador, perspicaz y ocurrente, y gestiona muy bien el humor incluso en las situaciones de peligro. Las hay, por supuesto, como corresponde a toda novela de aventuras que cuenta con secretos que merecen ser destapados.

Diego Gutiérrez ha hecho un homenaje a personajes etemos que, en mi infancia, vivían en tierras inaccesibles. Reyes, náufragos, prisioneros, príncipes o mendigos, daba igual. Volver a ello ha sido emocionante. Nada es tan valioso como sentir que se es parte de una aventura única. Ahí reside la magia de los libros.

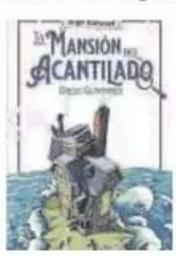

DIEGO GUTIÉRREZ

'LA MANSIÓN DEL ACANTILADO'

Los libros del gato negro | 376 páginas

#### Nuria Pérez y el 'walkman'

ALTA

LAURA BARRACHINA

Dice la escritora Nuria Pérez que internet mató a las comedias románticas. Donde estén las parejas que se conocen al chocarse en los parques cuando sus perros se pelean, las que confunden los trajes en la tintorería, las que comparten un coche en un viaje, las que pierden los papelitos donde apuntaron el número de teléfono fijo del otro pero la vida los vuelve a unir porque el destino existe y los quiere juntos, que se quiten de en medio los móviles, sus apps y los emails.

Una de las tres historias que componen No tocarás, la primera novela de Nuria Pérez, es una historia de amor en la que en mi cabeza el papel masculino lo protagoniza John Cusacky que sucede a finales de los años noventa, en ese momento en el que la catástrofe llamada internet y los móviles empezaban a entrar poco a poco en nuestra vida.

Pérez eligió ese momento histórico por el bien de la novela porque en aquella década todo sucedía más despacio, la vida, las relaciones, y era el momento en el que un disco o una película podían mantenerse como hito cultural durante varios meses.

No tocarás es un viaje cinéfilo y musical a los noventa, gustoso para los nostálgicos y los que desearíamos que todo fuera más lento hoy en día. A Marta y a Nacho les unen los perros, los acertijos, un pasado que aún no conocen y el amor por la música y las películas.

Nos ha sucedido esto a todos alguna vez. Hay canciones que amamos profundamente, pero que sin embargo nos duelen y no podemos volver a escucharlas voluntariamente hasta que un día suenan en la radio, en un bar, en una fiesta y te dejan clavada en el lugar, te rindes, vuelves a revivir todo lo que estabas evitando, lo afrontas. Eso sucede en esta novela con Al vent, de Raimon, y con el You could be mine, de Guns'n'Roses; son minas antipersona que los protagonistas evitan pero que acaban estallando hasta obligarles a la reconstrucción, a enfrentarse al miedo y a la pérdida, que es uno de los grandes temas de esta novela con tintes góticos y misteriosos. ■ Jueves, 30 de mayo de 2024

#### **REAL ZARAGOZA**

# El Athletic pide a Ander que decida si acepta la renovación

El club vasco, inmerso ya en la planificación de la próxima campaña, necesita saber cuanto antes si el canterano acepta la propuesta para seguir un año más • El jugador sigue esperando la llamada del Zaragoza

J. OTO Zaragoza

Una vez consumada la salvación en la categoría, el Real Zaragoza trabaja ya, a paso lento en todo caso, en el diseño y la confección de la plantilla de la próxima temporada. Y en el capítulo de posibles adquisiciones, dos canteranos: Ander Herrera y Alberto Soro, han mostrado ya su deseo de regresar al club, que, a pesar de conocer ese propósito, todavía no se ha puesto en contacto con ninguno de ellos para abordar su posible vuelta.

Tanto Ander como Soro tienen el objetivo diáfano de recalar en La Romareda la próxima temporada, pero es el club el que debe mover ficha. De momento, no lo ha hecho por ninguno de los dos, si bien todo apunta a que no tardará mucho en hacerlo, sobre todo en el caso del jugador del Athletic, que ha trasladado al futbolista, ya de regreso de unas vacaciones en Londres junto a compañeros de equipo, que debe decidirse cuanto antes. La entidad vizcaína, en pleno proceso de configuración de la próxima plantilla, necesita saber pronto si Ander acepta seguir un año más en el Athletic y ha citado a su representante, Arturo Canales, para una reunión que se celebrará en las próximas horas destinada a saber si pueden contar o no con el futbolista.

Ander tiene claro que no se retirará del fútbol sin volver a vestir la camiseta del Zaragoza y considera que ahora se dan las circunstancias idóneas para hacerlo, sobre todo, si Víctor Fernández sigue en el banquillo. El fuerte vínculo existente entre el entrenador y el futbolista y el previsible protagonismo del técnico en la confección y diseño de una plantilla que giraría en torno a la emblemática figura de Ander, que en agosto cumplirá 35 años, acentúan el deseo de Herrera de volver.

Pero el estado de incertidumbre que envuelve ahora al Zaragoza, pendiente de definir su organigrama deportivo y a expensas de conocer si le erosión sufrida a lo lar-



Ander Herrera, durante su presentación con el Athletic Club.

EFE / Javier Zorrilla

go de la temporada afecta a la estructura de la entidad, impide acelerar en cualquiera de los dos asuntos. Especialmente, en el regreso de Ander, algo más factible, ahora mismo, que el de Soro por el vínculo contractual que todavía une al ejeano con el Granada. Ander, en cambio, es un agente libre, lo que despeja el camino, pero el centrocampista sigue aguardando una llamada y a conocer quién sigue y quién no en el Real Zaragoza. Si Víctor está entre los primeros, todo será más sencillo. Pero si el Zaragoza no descuelga el teléfono, el jugador se decantará por la única oferta que tiene ahora mismo sobre la mesa: la del Athletic. En el club aragonés cobraría el sueldo mínimo aunque computaría por más de 700.000 euros.

Ander, uno de los mejores futbolistas que ha dado la cantera zaragocista en toda su historia, volvería a casa después de 13 años. La mala situación de la entidad obligó a su venta en 2011, por 8,4 millones fijos y hasta un total de 11,2 contando los incentivos, para que en el Athletic se hiciera su carrera más grande y llegar después en 2014 al Manchester. Cinco temporadas en Old Trafford y tres en el PSG fueron el preludio de su regreso al Athletic, con el que ha ganado la Copa del Rey este año. Ha sido dos veces internacional absoluto con España.

#### Soro, con contrato

Soro, por su parte, cree que es hora de volver a casa después de un periplo poco exitoso desde que salió de La Romareda. Le resta un año más de vínculo con el Granada, que lo cedió el pasado verano al Vizela portugués, con el que no ha podido evitar el descenso. A expensas de conocer el lugar que ocupará el aragonés en los planes del club andaluz tras bajar a Segunda División, el centrocampista, de 25 años, aspira a quedar desvinculado del Granada, lo que facilitaría su regreso a casa en caso, eso sí, de que el Zaragoza esté por la labor. De momento, la entidad aragonesa aplaza cualquier movimiento al término de la Liga. ■

Jueves, 30 de mayo de 2024



#### Gámez celebra su 'centenario' con sabor a despedida

Fran Gámez celebró con la plantilla sus cien partidos con el Real Zaragoza. El valenciano, que fue obsequiado por parte del club con una camiseta conmemorativa, posó con sus compañeros y con el delegado Alberto Belsué en una celebración con sabor a despedida, ya que el lateral acaba contrato y, tras no haber recibido propuesta de renovación por parte del club, todo apunta a que el domingo jugará su último partido con el Zaragoza, en el que ha militado las últimas tres temporadas. En la actual, Gámez es el máximo asistente de la plantilla tras haber dado ya cinco pases de gol. El último de ellos, a Sergi Enrich para sellar la victoria del pasado domingo en Santander.

# Los pilares del Deportivo Aragón acaban contrato

El club iniciará la próxima semana las conversaciones para renovar a Vaquero, Cortés, Juan Sebastián o Cuenca, entre otros • Equipos de Primera RFEF, al acecho

J. OTO Zaragoza

La magnifica temporada del Deportivo Aragón ha puesto en alerta a numerosos clubs de Primera RFEF que ya han mostrado interés en hacerse con los servicios de componentes de un filial que acabó el curso en quinta posición de su grupo en Segunda RFEF, logrando la clasificación para el playoff de ascenso. Al gran rendimiento exhibido por numerosos jugadores, con aportación al primer equipo incluida, se une la imposición, por normativa, de que las plantillas de los equipos de Primera RFEF cuenten con un mínimo de seis jugadores sub-23, lo que añade aún más atractivo a los futbolistas del Aragón.

Esa amenaza es, ahora mismo, el principal escollo para el deseo del Real Zaragoza de dar continuidad al bloque que, a las órdenes de Emilio Larraz, ha firmado una espectacular campaña. Son seguras las salidas de Operé (el Hércules está muy interesado en el fichaje del alicantino), Sola y Vacas, los únicos que finalizan su etapa sub-23 y, al no contar para el primer equipo, están abocados a marcharse. Pero ningún otro componente del filial cumple ciclo por edad y la intención de la entidad es que la gran mayoría de ellos siga y, de este modo, dar continuidad al bloque que tan buen rendimiento ha ofrecido.

Pero muchos cumplen contrato el próximo 30 de junio, lo que aboca a la entidad a abordar cuanto antes la renovación de pilares básicos como Juan Sebastián, Vaquero, Pablo Cortés, Marcos Cuenca o los porteros Acín y Calavia, entre otros. Según ha podido saber este diario, el Real Zaragoza acometerá esa tarea a partir de la próxima semana.

Pero ese interés de clubs de Primera RFEF advierte que el deseo del Zaragoza no será sencillo de cumplir, si bien hay un nutrido grupo de futbolistas nacidos en 2002 (en su último año sub-23) cuya salida llevaría acarreada una renovación y un retorno ya como jugadores del primer equipo. En ese apartado estarían incluidos Juan Sebastián, Vaquero, Cuenca, Vallejo o Jay, entre otros. La intención del club es que todos ellos formen parte de la plantilla del Aragón (siempre que no se decida su inclusión en la primera plantilla) y aportar cierto grado de veteranía a un plantel joven al que, además, no se incorporarán numerosos jugadores del División de Honor ya que muy pocos acaban su etapa juvenil. Sí lo hacen Liso, renovado hasta 2027, y Terrer, que formarán parte de la plantilla del filial si el

Los tres que acaban ciclo y dejan de ser sub-23 (Operé, Sola y Vacas) no seguirán. El central podría ir al Hércules entrenador del primer equipo no dice lo contrario. Especialmente relevante es la situación del atacante, fijo para Víctor desde que llegó y que, a sus 19 años, ha sido esencial en la salvación de un Zaragoza en el que podría tener sitio.

Otra situación bien distinta es la de los futbolistas nacidos en 2004, como Pau Sans, Chema Aragüés o Pablo Cortés, entre otros. En su caso, el club solo se plantearía su salida en caso de que sus puestos estén cubiertos con garantías y, en principio, bajo la premisa de una cesión destinada a que los futbolistas adquieran experiencia y tengan, en cierta medida, minutos garantizados. Pero solo se acometerá esta medida en casos especiales y si es el jugador el que solicita su salida a un club de superior categoría, si bien el Zaragoza entiende que el paso más adecuado para su evolución y progresión es seguir un año más en el Deportivo Aragón, dar continuidad al bloque y al proyecto y seguir aportando al primer equipo. ■

#### Victor dialoga con Francés durante el entrenamiento

EL PERIÓDICO Zaragoza

El regreso al trabajo del Real Zaragoza, tras las dos jornadas de descanso concedidas por el cuerpo técnico, estuvo marcado por el diálogo que mantuvieron durante la sesión Víctor Fernández y Alejandro Francés. El técnico, cuya continuidad en el banquillo la próxima temporada parece cada vez más factible, se ha propuesto intentar convencer al canterano para que continúe en el Real Zaragoza y lidere el proyecto de ascenso a Primera. Sin embargo, el defensa aragonés, que ya ha desestimado ofertas para salir en anteriores temporadas, está llamado a recalar en un equipo de la máxima categoría.

En este sentido, el Alavés es el que más interés está mostrando en un futbolista al que también siguen de cerca el Sevilla o el Valencia, entre otros.

En la primera sesión de la semana participaron a las órdenes de Víctor los canteranos Juan Sebastián, Vaquero, Terrer y Cuenca y el central Operé. ■

#### Ya se han vendido más de 500 entradas

El Real Zaragoza anunció ayer que ya se han vendido más de medio millar de localidades para el partido del domingo ante el Albacete. El club ha aplicado precios reducidos (entre 15 y 20 euros) para sus abonados. Será el último partido en la actual Romareda antes del derribo de Gol Sur.

#### Escriche, baja por sanción en el Albacete

Dani Escriche, delantero del Albacete, no estará el domingo en La Romareda en el partido que cerrará la temporada entre el Zaragoza y el Albacete. El punta vio la quinta amarilla en el partido de la pasada jornada ante el Mirandés, por lo que ha sido castigado con un partido de suspensión, al igual que el zaragocista Lecoeuche. 42 Deportes el Periódico de Aragón Jueves, 30 de mayo de 2024

#### **REAL ZARAGOZA**

# Francho se fija como objetivo llegar bien a la pretemporada

Sigue sin estar recuperado de la fascitis que le mantiene de baja desde hace 2 meses

J. OTO Zaragoza

La temporada de Francho Serrano hace mucho que tocó a su fin. En concreto, desde que, hace ya más de dos meses, el canterano se vio obligado a parar por culpa de una fascitis plantar que venía arrastrando desde hacía tiempo y que, finalmente, le paró en seco.

La recuperación del canterano, aun con altibajos, discurre por la senda adecuada. Continúa sintiendo dolor, pero las sensaciones son cada vez mejores.

En todo caso, el objetivo de Francho ya no es otro que seguir

Era 11 de marzo del año en curso y en los canales oficiales del Real Zara-

goza apareció el mensaje con la

confirmación de la noticia. La SAD

eligió este titular para anunciarlo:

el siguiente subtítulo: «El técnico

«Víctor Fernández vuelve a casa». Y

zaragozano firma hasta final de esta

temporada y la próxima campaña».

en una preocupante situación de-

portiva después de que Julio Ve-

A ese día había llegado el equipo

dando pasos adelante y lograr un restablecimiento completo a lo largo de las vacaciones para comenzar la próxima pretemporada en plenitud de facultades y absolutamente recuperado.

En principio, está descartada la posibilidad de pasar por el quirófano, una vía que se aplica en los casos más graves en los que el tratamiento más conservador no surte los efectos deseados.

Pero el canterano está viviendo un auténtico calvario desde que la lesión le obligó a parar. Al dolor en el pie se le unió la impotencia por no poder ayudar al equipo en un momento delicado, con la permanencia en juego y con numerosos



Francho agarra el escudo de la camiseta tras marcar un gol.

problemas en una medular escasa de efectivos por las bajas del propio Francho, de Guti, que apenas pudo jugar una hora en su retorno al Zaragoza en enero, y también la

Las lesiones le han lastrado en el curso que menos minutos ha jugado pero en el que más goles ha marcado (3)

de Marc Aguado, recién recuperado de una rotura muscular sufrida en Butarque. El mediocentro ya viajó el pasado fin de semana a Santander, pero se quedó en el banquillo sin jugar.

Ahora, con la salvación ya garantizada tras la victoria en tierras cántabras, el desgaste anímico que lleva sufriendo Francho desde su lesión se ha reducido. El aragonés está ya centrado únicamente en el proceso de recuperación de una dolencia compleja que obliga a extremar precauciones y no acelerar

fases de forma innecesaria para evitar recaídas o la prolongación del periodo de baja.

De este modo, la peor temporada en el plano personal de Francho desde que es jugador del primer equipo se aproxima a su fin. Todo empezó a torcerse en Cartagena, donde el Zaragoza ganó su quinto partido consecutivo en un tramo inicial del curso triunfal que le aupó al liderato. El 1-3 en Cartagonova dejó, sin embargo, una herida por la que empezó a desangrarse un Zaragoza que iniciaría una caída en barrena sin freno.

#### El declive

El declive coincidió con las graves lesiones de Nieto, que no ha vuelto a jugar, y de Francho, que se perdió dos meses como consecuencia de una rotura muscular.

Pero fue en marzo, durante el encuentro en La Romareda ante el Espanyol, en el estreno de Víctor Fernández en el banquillo zaragocista, cuando el centrocampista aragonés se vio obligado a parar y a dar por finalizada la temporada en la que menos participación ha tenido desde que es jugador del primer equipo. En total, Francho ha disputado 22 encuentros (20 de ellos como titular) para un total de algo más de 1.700 minutos en el campo. Pese a todo, ha marcado tres goles, la cifra más alta hasta ahora en un Real Zaragoza que le ha echado mucho de menos.

#### Mirador

La SAD necesita dos figuras muy fuertes: un gran técnico y un gran director deportivo

### Víctor, Cordero y la gran prioridad del Real Zaragoza

lázquez, el predecesor en el puesto, sumara un punto de quince y la caída del equipo disparara la crismientras por el pación social tanto en La Romareda como fuera de ella, una señal salían técnicos, inequívoca de peligro inminente para el futuro del equipo y, obviamente, para la estabilidad y la nar. No lo había tranquilidad institucional. Fue entonces, en esa clima preen el verano de el playoff de ascen-

bélico, cuando la SAD decidió recurrir a Víctor Fernández, una elección en la que estuvieron de acuerdo todas las áreas del club implicadas en ella. Anteriormente, el Real Zaragoza que preside Jorge Mas había ido al mercado de entrenadores en tres ocasiones. Primero apostó por Juan Carlos Carcedo, luego por Fran Escribá y finalmente por Julio Velázquez.

Durante todo ese tiempo,



so ante el Elche. A pesar de ello, la nueva propiedad eligió previamente otros caminos, que significa lo que significa. Esta vez, tras el fiasco de Velázquez, el riesgo de hundimiento en la tabla y la tensión in crescendo, la SAD fue directamente a buscar a Víctor.

Todos los caminos condujeron a su



SERGIO PÉREZ

Redactor Jefe de Deportes de El Periódico de Aragón

> pactó una doble vía: un segundo año como entrenador, tres como asesor directo de la dirección general. Todo sujeto a la voluntad del técnico. El acuerdo fue fructífero. Víctor trajo la paz social de manera inmediata y ha hecho su trabajo asegurando la salvación matemá-

figura por razones

contexto deportivo

El Real Zarago-

elementales: el

y social era muy

comprometido.

za recurrió al ara-

necesidad, pero

vocación de per-

manencia. Por eso

gonés por máxima

también con cierta

tica, eso sí con mucho más sufrimiento del previsto y con un bagaje poco más que discreto.

Con la permanencia conseguida, está ya en marcha el Real Zaragoza 24-25, un proyecto que tendrá vocación de ascenso como lo tuvo el de la actual temporada o el de la anterior. Los errores en la toma de decisiones frustraron cualquier posibilidad de éxito estos dos últimos años, lo que no es una causa excluyente para que el próximo proyecto nazca con el mismo objetivo y posibilidades efectivas por una razón simple: la propiedad ha dotado de una mayor potencia económica al club hasta situarlo en un rango compatible con ese tipo de metas. Con cerca de once millones de límite salarial se puede aspirar a algo así más que con siete o con ocho. Luego, el buen o el mal uso del dinero en las contrataciones y la elección de los nombres condicionarán el destino como lo han hecho esta campaña.

Con un partido de Liga aún por disputar, el Real Zaragoza está definiéndose para el futuro. Todas las miradas están puestas en Víctor, en Juan Carlos Cordero y en su posible o imposible cohabitación, que no solo dependerá de la volun-

tad de la SAD sino también de otros factores profesionales y hasta personales.

Víctor ha sido entrenador toda la vida. Es la profesión que ha ejercido con éxito durante casi 40 años, muy especialmente en su ciudad en los 90 del siglo pasado, donde sacó un pasaporte para la eternidad. Tiene además una querencia por un tipo de fútbol que gusta en esta tierra y olfato para distinguir al buen jugador. Sin embargo, no conoce el mercado ni es un experto en esta materia. Cordero tiene dos ascensos a Primera en su currículum. Su crédito empezó en máximos. Como el de todos, la pésima temporada lo ha rebajado.

Por encima de Víctor y de Cordero está el Real Zaragoza, que necesita dos figuras muy fuertes en el área futbolística para que su próximo proyecto funcione: un gran entrenador y un gran director deportivo que trabajen juntos, de la mano, sin recaditos infantiles, de manera adulta y en busca de un bien común, construir una plantilla de nivel optimizando al máximo un buen límite salarial para llevarla hasta Primera. Esa, y ninguna más, debe ser la gran prioridad del club. ■

el Periódico de Aragón Jueves, 30 de mayo de 2024

#### **SALMA PARALLUELO**

#### Jugadora aragonesa de la selección española de fútbol

Tras ganar la Champions con el Barça, la aragonesa Salma Paralluelo está concentrada con la selección española para dos partidos clasificatorios para la Eurocopa de 2025 ante Dinamarca. Hoy repasa sus últimas conquistas

# «El Balón de Oro es algo con lo que podría soñar en el futuro»

CARLOS MATEOS GIL Madrid

— ¿Es difícil el cambio de chip que supone ganar una Liga de Campeones el sábado y concentrarse el lunes con la selección para dos partidos tan importantes?

— Siempre puede ser un poco difícil, pero somos profesionales y sabemos a lo que hemos venido. En estos dos partidos podemos clasificarnos para la Eurocopa de 2025 y también es súper importante.

#### — ¿Les hubiera gustado tener más tiempo para disfrutar de su éxito?

— Un trofeo como es la Liga de Campeones siempre te gusta celebrarlo a tope, pero es lo que hay. Hemos tenido también tiempo para celebrarlo, y el que hemos tenido lo hemos aprovechado bien.

#### — ¿Ha sido un recibimiento especial respecto a otros 'stages'?

— Ha sido un recibimiento normal. Nos han dado la enhorabuena el staff y las jugadoras. Luego el mensaje ha sido de cambiar el chip, de ir tranquilas a por estos dos partidos.

#### — ¿Cómo afrontan esos duelos ante Dinamarca?

— Son dos partidos muy importantes. Tenemos el objetivo ahí. Será muy importante la preparación, cómo lo gestionemos, mirar estos días y analizar al rival.

#### — ¿Les miran de manera diferente las rivales desde que son campeonas del mundo?

— Supongo que sí, siempre está ese plus. Pero nosotras también tenemos esa responsabilidad, pensamos en el hecho de que somos campeonas del mundo y que tenemos que seguir demostrando que valemos y que queremos ir a más. Los rivales te pueden tener ese respeto pero al final en el campo vas a lo tuyo. Ahí lo que se vive es la competición e intentar dar lo mejor.

#### — ¿Ustedes tienen más confianza?

— Yo diría que sí. Después de venir del Mundial, ver todo lo que hemos visto que podemos hacer como equipo haciendo las cosas bien nos ha dado esa positividad y confianza.



Salma Paralluelo posa en las instalaciones de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

#### — ¿En el Barcelona tienen la sensación de ser casi invencibles?

— Nuestro objetivo desde el primer momento de la temporada era este. Lo hemos conseguido todo, pero ha habido mucho trabajo. Pase lo que pase y tengamos a quien tengamos enfrente siempre trabajamos en la misma línea. La gestión es normal porque todas tenemos la ambición de conseguir las cosas, la motivación. No nos faltan las ganas. Sabemos qué tenemos que hacer para poder estar más cerca. Por eso las cosas están saliendo tan bien.

#### — Cuando ganan tanto como ganan ustedes, ¿la victoria deja de ser el único aliciente? ¿Hay pequeños retos dentro de los partidos?

 En cada partido lo importante es ganar, pero si puedes meter cuatro goles mejor que tres. Siempre intentamos buscar la perfección, aunque no existe. Siempre queremos estar a nuestro máximo nivel y que en cuanto al fútbol sea lo mejor que podemos dar.

#### — Tiene ya un Balón de Bronce y ya sabe dónde está el listón del Balón de Oro, porque todos los días comparte vestuario con dos jugadoras que lo han conseguido, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí. ¿Se ve algún día ganándolo?

— Cualquier niña o persona que juega al fútbol puede soñarlo, es algo que habla muy bien de tu trayectoria y de los éxitos que puedas conseguir. Obviamente es algo con lo que en un futuro podría soñar.

— Es un claro ejemplo de las vueltas que da la vida. Hace no mucho destacaba en el atletismo y hoy es

#### campeona del mundo y campeona de Europa de clubs en fútbol.

— Siempre te sorprende. Yo sabía que el hecho de venir a un club como el Barcelona te daba la oportunidad de vivir la Liga de Campeones y de llegar bastante lejos. Pero conseguir también el Mundial es algo que no te esperas, sobre todo en mi caso siendo tan joven. Lo recibes con los brazos abiertos, son oportunidades que igual se presentan una vez en la vida e intentas aprovecharlas al máximo. Ha sido un sueño. Hemos hecho historia.

#### — ¿Cómo hace para que no se le suba a la cabeza lo que está viviendo a su edad?

 Recordando siempre de dónde vengo y lo que he hecho para llegar donde estoy. Siempre escuchando a mi familia.

#### **Fútbol**

#### Hansi Flick, nuevo técnico del Barcelona hasta 2026

EL PERIÓDICO Barcelona

Ahora ya sí. Hansi Flick es de manera oficial el nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona. Así lo anunció ayer la entidad azulgrana a través de sus medios oficiales. El técnico alemán llegó el martes a la Ciudad Condal aunque el club catalán intentó mantenerlo en un discreto segundo plano, pues estaba cerrando la salida de Xavi Hernández.

Flick ha firmado un contrato de dos temporadas, que le vinculará al Barcelona hasta el 30 de junio de 2026, tras alcanzar un acuerdo con su representante, Pini Zahavi. De esta manera, se convierte en el tercer preparador alemán de la historia del club, tras Hennes Weisweller (1975–1976) y Udo Lattek (1981–1983).

Su presentación se demorará más de lo habitual en estas situaciones y está pendiente de agendarse en el planning del club culé. Releva a Xavi. ■

#### El Olympiacos gana la Conference League

El Olympiacos, entrenado por José Luis Mendilibar, se proclamó anoche campeón de la Conference League al vencer por 1o a la Fiorentina, con un gol del marroquí Ayoub El Kaabi en la segunda parte de la prórroga. El entrenador español, que ya logró la Europa League con el Sevilla el año pasado, hace historia al darle el primer título europeo al fútbol griego.

#### Helios celebra su Gala Anual mañana viernes

Este viernes, el complejo Hostelero Aura acogerá la Gala Anual de Deporte del Centro de Natación Helios, en el que se reconocerá a los deportistas más destacados de las 16 secciones del club. El acto conmemorará el 90º aniversario de la sección de baloncesto y a él asistirá Félix Brocate, concejal de Deportes del ayuntamiento de la capital aragonesa. 44 Deportes el Periódico de Aragón

#### CASADEMONT ZARAGOZA



Trae Bell-Haynes posa con su camiseta en su presentación al inicio de la temporada recién terminada.

El base canadiense ha conseguido en 33 partidos esta temporada una media de 12,7 puntos, 5,3 asistencias y una valoración de 15. Esto le sitúa a la cabeza de la lista como el mejor base de la historia del club aragonés en la Liga ACB. Ha superado a jugadores que brillaron en Zaragoza, como McCalebb, Cabezas o Sergi García

# Bell-Haynes, todo un número uno

En un año lleno de oscuridad para el Casademont, ha habido un jugador que partido tras partido arrojó luz en un equipo que vivió gran parte de la temporada al borde del abismo: Trae Bell-Haynes. Durante este año, el base canadiense ha sido el referente anotador del equipo, más aún con la baja de larga duración de Mark Smith, teniéndose que echar a la espalda la responsabilidad de anotar. Esta campaña, Bell-Haynes logró igualar o superar en cuatro ocasiones los 20 puntos, consiguiendo como máximo 26 ante el Morabanc Andorra. Su buen hacer durante todo este año le ha permitido superar las estadísticas de todos los bases que han pasado por el Casademont (antes Tecnyconta y CAI) desde el año 2008 en la Liga ACB.

Tras 33 partidos en el club zaragozano, cuenta con una media de 12,7 puntos por encuentro, 5,3 asistencias y una valoración de 15. El canadiense lidera así la tabla de los 32 bases que han pasado durante las últimas 15 temporadas en la ACB. Los números de Bell-Haynes destacan muy por encima de los demás. Solo se le acercó McCalebb con 11,9 puntos de media y 13,1 de valoración en la 17-18, aunque hay otros jugadores que también destacan en valoración como Sergi García con 13,4 en esa misma temporada o Carlos CabeG. BURGOS / R. MACHÍN Zaragoza

zas en la 11-12, con 13,3. Eso sí, ambos jugadores se quedan lejos en su media de puntos, con 10,4 y 9,2, respectivamente.

Además de anotar, el base canadiense del Casademont acumuló una media de 5,3 asistencias, también la más alta si la comparamos con los datos históricos de los bases del club. Solo se le acerca Tomás Bellas con 5,1 en la campaña 16-17.

Hay que destacar que Bell-Haynes también es el segundo jugador histórico con más minutos en pista, con una media de 26:09, solo superada por Bellas en la campaña 16-17. Como consecuencia de ello, ha tenido una mayor oportunidad para conseguir unas mejores estadísticas.

Aunque en la única ocasión que Bell-Haynes sale perdiendo es en el porcentaje de acierto desde la línea de tres. Finalizó esta temporada con un 37,8 %, siendo superado hasta por 17 jugadores en la historia del club. Los más destacados en estos datos son Quino Colom, con un 71 % de acierto, en la 08-09 (debido a que jugó solamente 5 partidos con el equipo), y un empate en 50% entre Luka Rupnik en la 20-21 y Javi García en la 22-23.

Estadísticamente, los tres bases peores por sus datos son los siguientes: en primer lugar, Fabio Santana en la temporada 18-19, quien promedió en 28 partidos 2,4 puntos, con un 23% de efectividad en triples. En la antepenúltima posición está Javi García en su última etapa en el Casademont en la 22-23, con 1,1 puntos en 10 partidos. Y en último lugar, el base con las peores estadísticas históricas del club aragonés es Joan Riera, quien con el CAI Zaragoza promedió en 12 partidos 0,9 puntos con solamente un 16% de acierto.

Dos semanas después de que se diera por finalizada la temporada en Gerona, una de las operaciones más esperadas por la afición del Casademont es sin duda la renovación del base canadiense. En este momento, tiene contrato por una temporada más. Sin embargo, su vinculación con el club incluye una cláusula de salida en caso de que un equipo de la Euroliga se interesase por él. Pero es que después de revisar las estadísticas queda clara la trascendencia que ha tenido Bell-Haynes esta temporada en Zaragoza, ayudando mucho al equipo en unos meses muy complicados y plagados de lesiones en jugadores importantes.

#### **Atletismo**

#### Menacho y Mayo entran en la lista para el Europeo

EL PERIÓDICO Zaragoza

Los aragoneses Eduardo Menacho y Carlos Mayo han sido preseleccionados para los Europeos de Roma de atletismo, que se celebran entre los días 7 y 12 de junio. En total, la convocatoria inicial cuenta con 68 deportistas.

Mayo participará en la categoría de media maratón, disciplina en la que logró el récord de España en octubre del pasado 2023 con un tiempo de 59:39, que estaba imbatido desde hacía 22 años.

Por su lado, Menacho hará lo propio en los 10.000 metros. En este momento cuenta con la cuarta posición a nivel nacional con un tiempo de 28:07. Ambos tratarán de sumar enteros en este Campeonato de Europa para contar con opciones de ir a los Juegos Olímpicos de París. ■

#### **Tenis**

#### Alcaraz pasa a tercera ronda en París tras ganar a De Jong

EL PERIÓDICO París

Carlos Alcaraz sufrió más de lo esperado para conseguir el pase a la tercera ronda de Roland Garros, tras vencer en tres sets al neerlandés Jasper de Jong, pero tuvo que tirar de galones para evitar que su rival consiguiera remontar un partido que se le puso muy complicado en algunos momentos.

Finalmente, con un 6-3, 6-4, 2-6 y 6-2, el español se agenció la victoria, pero hubo un momento en el que se le vio fuera del partido a nivel mental. Por suerte supo recomponerse para cerrar el encuentro ante el número 176 del ranquin ATP.

De Jong se creció ante Alcaraz, mostrando un nivel superior a lo que su puesto le corresponde. Pero a pesar de ello, el español supo sufrir y apretar los dientes para seguir adelante.

#### La selección U20

#### Langarita, Moreno y Aday Mara, convocados

Ayer se dio a conocer la convocatoria de la selección española de baloncesto U20, y en la lista se incluyó a los jugadores del Casademont Zaragoza Lucas Langarita y Álex Moreno, además del zaragozano Aday Mara, ahora en la NCAA. También fueron seleccionados dos jugadores del Lobe Huesca, de LEB Oro, Isaac Nogués y Martín Iglesias. Todos han entrado en la convocatoria de los 16 integrantes que formarán parte del equipo nacional en el Europeo de Gdynia (Polonia), que se disputa del 13 al 21 de julio de este mismo año.



### 10 - 16 DE JUNIO

### EN ARROYOMOLINOS

VEN A ESCALAR Y SÚMATE AL MOVIMIENTO DE L DESAFÍO, LA SUPERACIÓN PERSONAL Y LA DIVERSIÓN

# CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DIFICULTAD Y PARAESCALADA



13 – 15 JUNIO

CTO. DE ESPAÑA DE DIFICULTAD

16 JUNIO

CTO. DE ESPAÑA PARAESCALADA

Primera prueba de la Copa de España de Dificultad y Paraescalada.

Por primera vez en España instalamos un muro exterior de carácter internacional para la competición de juveniles, absolutas y paraescalada.

# OPEN CLIMBING MADRID

Abrimos la participación a los aficionados, colegios, universidades, escuelas de escaladas y a todas las federaciones en el espectacular muro de búlder de más de 30 metros.

Además de concursos divertidos como el de lances para toda la familia.

#### CLINICS Y CHARLAS

Charlas de concienciación sobre el bullying, la superación personal, la anorexía en el deporte y clinics con los top mundiales de la escalada: Chris Sharma, Gella Maciá, Shauna Coxey y Carlos Suarez.

#### **CLIMBING MUSIC**

Conciertos de La Milagrosa, Vangoura, Jase The Rockstar, Ani Queen, Crianza y las sesiones del DJ Abel the Kid y DJ Varoc.

#### GRSTRONETAS

La mejor oferta grastronómica en las food truck de Climbing Madrid.

PARA MÁS INFORMACIÓN



IMPULSADO POR





ORGANIZADO POR:























Jueves, 30 de mayo de 2024

#### Las series

#### Retrato de un icono del cine

Francia, mediados del siglo XX. Una joven bailarina (Julia de Nunez) sueña con el estrellato. Su vida da un giro cuando, a los quince años, conoce a Roger Vadim (Victor Belmondo), un hombre que la introducirá en el deslumbrante mundo del cine. Esta serie dramática y biográfica nos sumerge en la vida íntima Brigitte Bardot entre 1949 y 1960, siguiendo su ascenso a la fama y cómo se convirtió en un símbolo sexual y un icono mundial. Conocida por su espíritu libre y apasionado, esta mujer desafió las normas sociales de su tiempo. La serie explora en profundidad la trayectoria de la actriz, aclamada universalmente como la mujer más hermosa del mundo.



### Una ficción de éxito con el sello de Javier Ambrossi y Javier Calvo

Roger Casamajor, Macarena García, Lola Dueñas y Carmen Machi encabezan el reparto de esta ficción original española que tiene detrás a Javier Ambrossi y Javier Calvo. En esta serie, el vídeo viral de un grupo de música pop cristiana compuesto por varias hermanas impacta en la vida de Enric, un hombre atormentado por una infancia marcada por el fanatismo religioso y el yugo de una madre con delirios mesiánicos. La ficción aborda las atrocidades en nombre de la fe y el fundamentalismo religioso en las familias. El grupo Flos Mariae, la excusa central de la trama, permite a los autores hablar también de homosexualidad y de la opresión religiosa.

#### El valor de ser diferente

La Mesías

España, 2023 Thriller, Drama

Movistar Plus +

45 min. (T1. 7 cap.)

Harriet Manners se autodenomina geek con orgullo. Ser una geek significa tener una pasión y un conocimiento profundo sobre temas específicos, a menudo vinculados a la tecnología, la ciencia o la cultura popular, y Harriet es la personificación de esa pasión. Su mente está repleta de datos fascinantes. Aunque no entiende por qué no logra encajar en el colegio, su destino cambia radicalmente cuando un agente de modelos la descubre. Decidida a transformarse, Harriet se lanza a esta nueva aventura. Sin embargo, este cambio trae consigo desafíos: traicionar a su mejor amiga o pasar vergüenza ante Nick, un modelo por el que se siente fuertemente atraída.



#### Reginald the Vampire



#### Una divertida historia de vampiros

Basada en una serie de libros de Johnny B. Truant, esta comedia de terror nos presenta a Reginal (Jacob Batalon), un joven que está trabajando en una heladería cuando se convierte en un vampiro. La mayoría de estos seres de la noche se encuentran en forma y son muy vanidosos. No es su caso. Amable y extrovertido, Reginald está en secreto enamorado de su compañera de trabajo Sarah (Em Haine). Ahora, el pobre chico está condenado para siempre a vagar por el mundo por la noche. Y deberá sortear todo tipo de obstáculos: la chica con la que no puede estar, un jefe matón en el trabajo y otro vampiro que lo quiere muerto. Afortunadamente, descubre que tiene sus propios poderes.

Comedia

Netflix

40 min.

Daniel González / Efe



Victoria Federica, en un acto público en febrero, en Madrid.

#### Proyectos de la 'celebrity' real

La sobrina del Rey e 'influencer' dará el paso a ser actriz tras participar en 'El Desafío'.

### Victoria Federica participará en una serie, aún por revelar

**IKER SÁNCHEZ** Barcelona

La Familia Real española destaca por ser hermética de cara al ojo público. Sin embargo, hay un miembro de la realeza que ha roto con todos los estereotipos y se ha convertido en una de las influencers de moda. Victoria Federica de Marichalar y Borbón, de 23 años, es uno de los personajes jóvenes más mediáticos del panorama español actual.

La sobrina del Rey cuenta con más de 286.000 seguidores en sus redes sociales y ha conseguido posicionarse en el mundo de la moda, siendo una de las invitadas más esperadas a los desfiles de todo el mundo.

Además de su recorrido en el mundo digital, parece ser que la hija de la infanta Elena hará ahora su incursión en el mundo de la interpretación: la revista Semana ha revelado en exclusiva que Victoria Federica se estrenará próximamente como actriz para la pequeña pantalla.

Hace unas semanas se hizo público que la nieta del Rey emérito participará en El Desafío en Antena 3, y ahora se ha filtrado que «formará parte de una producción audiovisual que aún está en fase de desarrollo», han contado al magacín «fuentes de total credibilidad».

Hasta el momento se desconocen detalles sobre la serie por la que Victoria Federica habría fichado. Los informantes han comentado que «de momento, debemos respetar la máxima confidencialidad sobre los detalles en torno a su fichaje».

Al parecer las negociaciones han sido totalmente secretas y «solo un número muy contado de personas estaban al tanto de la voluntad de la productora de contar con Victoria Federica». No se sabe qué tipo de serie será ni dónde se emitirá, pero, según han filtrado, la productora está muy contenta con el fichaje porque saben que la promoción de la serie con ella en el elenco va a ser muy exitosa.

La revista Semana ha publicado que la productora ya ha empezado el proceso de castin para encontrar al reparto de la serie. Sin embargo, Victoria Federica no ha formado parte de ese proceso, ya que se le ha ofrecido directamente participar en ella. «A ella se la contactó directamente para proponérselo y, tras varias conversaciones, se sumará al proyecto», han asegurado.

Las fuentes tampoco han dado detalles sobre el papel que interpretará la sobrina del Rey, pero han afirmado que «dará mucho que hablar». Puede ser que se trate de un papel protagonista o secundario y hay que considerar que quizás solo sea un cameo y que se interprete a sí misma.

Por el momento, habrá que esperar a que se desvele el proyecto oficialmente.

#### La 1

06.00 Telediario matinal. 08.00 La hora de La 1. 10.40 Mañaneros.

Con Jaime Cantizano.

14.00 Informativo territorial.

14.10 Ahora o nunca. Con Mônica López.

15.00 Telediario 1.

Con Alejandra Herranz 15.50 Informativo territorial.

16.15 El tiempo.

16.30 Salón de té La Moderna.

17.30 La Promesa. 18.30 El cazador stars.

Con Gorka Rodriguez. 19.30 El cazador. Con Rodrigo Vázquez.

20.30 Agui la Tierra. Con Jacob Petrus.

21.00 Telediario 2. Con Marta Carazo.

21.55 4 estrellas. Secretos con clase.

22.50 Cine. El intercambio.

01.00 Cine.

Cegado por la luz. 02.50 La noche en 24 horas. Con Xabier Fortes.

#### La 2

08.00 Espacios electorales.

08.05 La 2 express. 08.20 Sin equipaje.

09.05 Pueblo de Dios.

09.30 Aqui hay trabajo.

09.55 La aventura del saber. 10.55 Documenta2.

11.45 Culturas 2.

12.20 Mañanas de cine. La máscara de Scaramouche.

13.55 La 2 express. 14.05 Sin equipaje.

14.55 Jamie Oliver: juntos de nue-

15.45 Saber y ganar.

16.30 Grandes documentales.

18.00 Documenta2. 18.55 El Paraiso de las Señoras.

20.15 ¡Cómo nos reimos! Xpress. 20.30 La 2 express.

20.35 Diario de un nómada.

21.30 Cifras v letras.

22.00 La matemática del espejo.

22.45 En primicia. 23.45 Documentos TV.

00.40 Las tentaciones de lusto. 01.50 Conciertos de Radio 3.

02.25 Documenta2.

#### Antena 3

08.55 Espejo público.

13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

13.45 La ruleta de la suerte. 15.00 Antena 3 Noticias 1.

15.30 Deportes.

15.35 El tiempo. 15.45 Suenos de libertad.

17.00 Pecado original.

18.00 Y ahora Sonsoles. 20.00 Pasapalabra.

21.00 Antena 3 Noticias 2. Con Vicente Vallés y Esther Vaquero.

21.30 Deportes.

21.35 El tiempo.

21.45 El hormiguero 3.0. Con Pablo Motos, Invitados: Hiba Abouk v Andrés Velencoso, actores.

22.45 La pasión turca. Una nueva vida v Perder el control

01.15 Cine.

Desprecio. 02.30 The Game Show.

leccionista.

03.15 lokerbet ;damos juego! 04.00 La tienda de Galeria del Co-

#### Cuatro

07.00 Love Shopping TV Cuatro.

07.30 ¡Toma salami! 08.00 Planeta Calleia.

Sandra Barneda.

09.30 Alerta Cobra. Daños de pintura y Toda la verdad.

11.30 En boca de todos. Con Nacho Abad.

14.00 Noticias Cuatro.

Con Alba Lago.

14.55 ElDesmarque Cuatro. Con Manu Carreño.

15.15 El tiempo.

15.30 Todo es mentira. Con Risto Meiide.

18.30 Tiempo al tiempo. Con Mario Picazo y Verónica Dulanto.

20.00 Noticias Cuatro. Con Diego Losada y Mónica

20.40 ElDesmarque Cuatro. Con Ricardo Reves.

20.55 El tiempo. 21.05 First Dates

22.50 Horizonte.

Con Iker Jiménez.

01.45 ElDesmarque madrugada.

#### Tele 5

06.10 Reacción en cadena.

Con Ion Aramendi. 07.00 Informativos Telecinco 08.55 La mirada critica.

Con Ana Terradillos. 10.30 Vamos a ver.

Con Joaquin Prat. 15.00 Informativos Telecinco. Con Isabel Jiménez y Ángeles Blanco.

15.30 ElDesmarque Telecinco. Con Lucia Taboada.

15.40 El tiempo. 15.50 Así es la vida. Con Sandra Barneda y

César Muñoz 17.00 TardeAR.

Con Ana Rosa Quintana.

20.00 Reacción en cadena. Con Ion Aramendi. 21.00 Informativos Telecinco.

Con Carlos Franganillo. 21.40 ElDesmarque Telecinco.

Con Matias Prats Chacón. 21.45 El tiempo.

22.00 Supervivientes.

Con Jorge Javier Vázguez. 02.00 Casino Gran Madrid Online Show.

#### La Sexta

09.00 Aruser@s.

11.00 Al rojo vivo. 14.30 La Sexta noticias 1ª edición.

Con Helena Resano. 15.10 Jugones.

15.30 La Sexta meteo.

15.45 Zapeando. Con Dani Mateo.

17.15 Más vale tarde. Con Iñaki López y Cristina

20.00 La Sexta noticias 2ª edición. Con Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez.

21.00 La Sexta Clave. Con Joaquin Castellón.

21.20 La Sexta meteo.

21.25 La Sexta deportes. Con Carlota Reig y Oscar Rincón.

21.30 El intermedio. Con El Gran Wyoming y

Sandra Sabatés. 22.30 Cine.

I Feel Good: La historia de James Brown. 01.20 Cine.

22.00

TELE 5

'Supervivientes'

Tres de los grandes

protagonistas de la edición,

Aurah, Kiko y Marieta, se jue-

gan la expulsión. Más tarde,

el elegido o la elegida por

la audiencia se une a

Oldboy.

03.15 Pokerstars.



#### 22.50 TVE-1

'El intercambio' Marzo de 1928. Un precioso sabado por la mañana. En un barrio obrero de Los Angeles, Christine Collins, madre soltera, se despide de Walter, su hijo de 9

#### Paramount Network

06.00 Cinexpress. 06.25 10 Comicos 10. 08.45 La tienda de Galería del Coleccionista. 11.30 Cinexpress. 12.25 Embrujadas: Lo que las brujas se llevaron. 13.20 Colombo: Colombo va a la guillotina. 15.10 Los misterios de Murdoch: El regreso de Sherlock. 16.10 Agatha Christie's Marple: El truco de los espejos. 18.10 Los asesinatos de Midsomer. La muerte y las divas y Written in the Stars. 22.00 Cine: The Informer. 00.25 Cine: La fria luz del día. 02.05 Central de cómicos. 02.25 Pata negra.

#### FDF

06.50 Miramimusica. 07.00 ¡Toma salami! 07.30 Love Shopping TV FDF. 08.00 Los Serrano: Ay, Candela. 09.27 Aida. Emissión de tres episodios. 13.10 La que se avecina. 22.40 Cine: Misión Imposible: Fallout. 01.25 La que se avecina: Una exmujer, un expresidente y una madre que parió al vividor follador. 02.45 The Game Show. 03.25 La que se avecina: Un ruina política, una adúltera intermitente y la dura vida del cascacuores. 04.45 El horóscopo de Esperanza Gracia.

#### Neox

06.00 Hoteles con encanto. 07.00 Neox Kidz. 10.10 El principe de Bel Air. Emissión de cinco episodios. 12.30 Los Simpson. Tú al correccional y yo a la cárcel, Lo siento, pero no lo siento, El viejo y la llave, Historias de dominio público, La increíble levedad de ser un bebé. Los odiosos niños de ocho años, Burger Kings y Pánico en las calles de Springfield. 16.00 The Big Bang Theory. 18.30 El joven Sheldon. 20.20 Chicago P.D. 02.15 Jokerbet: damos juego! 03.00 The Game Show.

#### DMAX

11.06 Curiosidades de la Tierra. Emissión de dos episodios. 12.46 Alienigenas. Los misterios de la Esfinge y Resurrecciones alienigenas. 14.26 Expedición al pasado. La ciudad de los muertos en Egipto y El horror de los Donner, 16.06 La fiebre del oro. 17.47 Cazadores de gemas. 19.38 Joyas sobre ruedas. Volkswagen con parabrisas partido y BMW Z1. 21.30 ¿Cómo lo hacen? 22.30 El libro de los secretos de EE.UU. Operaciones encubiertas y El Pentágono. 00.24 Strangest Things.

#### Aragón TV

06.20 Aragón noticias 2. Con Mirtha Orallo y Jacobo Fernández. 07.30 El campo es nuestro.

08.00 Buenos días, Aragón. 10.00 La pera limonera. 10.30 Ahora y aqui.

11.00 Aquí y ahora. Con Miriam Sánchez. 13.10 Atrapame si puedes.

Con Inaki Urrutia. 14.00 Aragón noticias 1. Con Noemí Núñez y Ana

15.10 El campo es nuestro.

Laiglesia.

15.50 Cine.

22.35 Cine.

El pistolero de Cheyenne. 17.35 Cherif. ¿Quién mató al Coronel

Moutarde? 18.30 Conexión Aragón.

Con Vanesa Pérez. 20.30 Aragón noticias 2. Con Mirtha Orallo y Jacobo Fernández.

Los Estados Unidos contra Billie Holiday. 00.45 Puentes de Aragón.

01.40 Atónitos huéspedes.

02.10 Ahora y aqui.

21.45 Tenia que ser de aqui.

La legendaria Billie Holiday, una de las mejores intérpretes de jazz, pasa la mayor parte de su carrera adorada por sus fans.

#### 22.45 Antena 3

'La pasion turca' Olivia enmudece ante la policia. Los recuerdos son demasiado dolorosos y, por mucho que su hermana la intente convencer, no se siente con fuerza para compartirlos.

# 15.50

Una compania teatral, liderada por Angela y por Tom, se dedica a recorrer el salvaje oeste americano de finales

del siglo XIX.



# 22.35

Clan TV

super style! 17.32 Los Octonautas. 17.43 La Patrulla Canina. 18.06 Petronix. 18.18 La casa de muñecas de Gabby. 18.41 Vera y el reino del arcoiris. 19.03 Los Pitufos. 19.27 Tara Duncan. 19.50 Héroes a medias. 20.01 Ollie y los monstruos. 20.23 Los Casagrande. 20.45 Bob Esponja. 21.07 Una casa de locos. 21.29 Samuel. 21.35 Star Falls. 22.38 Los misterios de Laura. 23.52 Cuéntame cómo pasó. 02.16 Servir y proteger. Emissión de dos episodios. 04.01 Centro médico.

17.04 Peppa Pig. 17.09 Hello Kitty.

#### **Disney Channel**

13.40 Bluey. 14.55 Marvel Spidey y su superequipo. 15.20 Los Green en la gran ciudad. 16.10 SuperKitties. 17.06 Rainbow High Shorts. 17.15 Bluey. 17.40 Marvel Spidey y su superequipo. 18.05 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 19.00 Hamster & Gretel. 19.25 Kiff. 20.15 Bluey. 21.15 Los Green en la gran ciudad. 22.05 Los Villanos de Valley View. 22.55 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 23.45 Los Green en la gran ciudad. 01.45 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 03.15 GhostForce.

#### Boing

16.19 Teen Titans Go. 16.48 Looney Tunes Cartoons. 17.09 Doraemon, el gato cósmico. 17.41 Jellystone! 18.10 La casa de los retos. Presentador: David Moreno. 18.39 Batwheels. 18.57 Teen Titans Go. 19.36 Looney Tunes Cartoons. 20.13 Doraemon, el gato cósmico. 21.42 Nicky, Ricky, Dicky y Dawn. 22.10 Los Padrinos Mágicos: más mágicos que nunca. 22.40 Los Thunderman, 23.01 Game Shakers. 23.26 Dragon Ball Super. 23.50 Hora de aventuras. 00.17 Teen Titans Go.

#### Nickelodeon

10.01 Los Thunderman, 11.17 Henry Danger. 12.30 Equipo Danger. 13.19 Los Thunderman. 14.41 Henry Danger. 15.28 Los Casagrande. 15.53 Bob Esponja, 16.30 Zokie de Planeta Ruby. 16.54 Una casa de locos. 18.39 Una verdadera casa de locos. 19.28 Equipo Danger. 19.54 Los Thunderman. 20.49 Henry Danger. 21.11 Las aventuras de Kid Danger. 21.27 Equipo Danger. 21.54 Los Thunderman. 22.44 Una verdadera casa de locos. 23.29 Henry Danger. 00.14 Victorious. Emission de dos episodios.

#### Las audiencias

#### 'Supervivientes: Tierra de Nadie' se mantiene líder

'Tierra de Nadie' bajó el ritmo tras su récord de temporada de la semana pasado, manteniéndose lider con un 16,6% de cuota de pantalla y 1.225.000 espectadores.



#### **ESPANA** Miles de espectadores A3 Noticias 1 2,211 A3 Noticias 2 1.878 A3 Deportes 1.857 A3 Deportes 2 1.708 A3 El hormiguero 1.691

| Miles de      | Miles de espectadores                                   |  |
|---------------|---------------------------------------------------------|--|
| Noticias 2    | 90                                                      |  |
| Noticias 1    | 86                                                      |  |
| El hormiguero | 75                                                      |  |
| Deportes 2    | 66                                                      |  |
| El tiempo     | 66                                                      |  |
|               | Noticias 2<br>Noticias 1<br>El hormiguero<br>Deportes 2 |  |

#### LAS MÁS VISTAS DEL DÍA

En España 13,9%

En Aragón **15,0%** 

martes, 28 de mayo

5 11,5% 8,9%

11,2%

1 8,7%

JUEVES, 30 DE MAYO DE 2024 Prensa Diaria Aragonesa, SAU, Zaragoza, 1998. Todos los derechos reservados. Prensa Diaria Aragonesa, SAU, se reserva todos los derechos inherentes a la publicación de El Periódico de Aragón, sus suplementos y cualquier otro producto de venta conjunta, sin que pueda reproducirse ni transmitir a otros medios de comunicación, total o parcialmente, el contenido de dicha publicación diaria, sin el previo consentimiento o autorización por escrito de la empresa editora.

Hace muchos años, el entonces ministro de Hacienda y diputado por Zaragoza, Francisco Fernández Ordóñez, se fue a Palestina para conocer a Yasir Arafat. El líder palestino, uniforme verde olivo, lo recibió en su acorazada residencia de Ramala pistola al cinto. Poco después, Fernández Ordóñez se pasaría de UCD al PSOE. Con Felipe González como presidente del Gobierno, llegaría a ser ministro de Asuntos Exteriores. En coherencia con lo que había hablado con Arafat, su política fue la de un progresivo acercamiento al presente y futuro de ese pueblo desterrado por la implantación de los judíos

### Albares y olé



SALA DE MÁQUINAS JUAN BOLEA

en el Estado de Israel. Respecto a éste, la política española, simplemente, venía dictada por Estados Unidos.

Nada muy diferente sucede hoy en día. España acaba de promover el derecho de Palestina a fundar un Estado, apostando por su pacífica convivencia con el de Israel, que nuestro país siempre ha reconocido. Con los hebreos, los sucesivos gobiernos españoles de la Transición han mantenido, más que una relación estrictamente neutral, una suerte de estática indiferencia. Ni se han criticado sus conquistas territoriales ni se ha calificado a sus agencias especiales ni se ha in-

tervenido apenas en los conflictos de Oriente próximo en los que los judíos están envueltos.

Ahora, sin embargo, y debido a nuestra decisión de reconocer el Estado palestino, Israel se acaba de posicionar en contra de España. ¿Qué consecuencias podrá eso tener? Para el ministro español de Asuntos Exteriores, el equilibrista José Manuel Albares, que se muestra indignado por las burdas críticas de Jerusalén, pero que no parece particularmente preocupado, en principio ninguna.

Porque, deben estar pensando nuestros cerebros de Asuntos Exteriores, mientras no nos saltemos alguna otra regla de las impuestas por Estados Unidos, y teniendo en cuenta que acabamos de sacrificar a los saharauis a la voracidad del monarca marroquí, la posición diplomática española sigue siendo bastante canónica. Apoyamos a Ucrania: ok. Dejamos tranquilo a Gibraltar para que siga bajo dominio británico, convertido en base naval del Estrecho que lleva su nombre: ok, ok. Facilitamos la globalización, las conquistas del Mercado sobre el estado de Bienestar y el desembarco de multinacionales norteamericanas en España: ok,ok,ok... Habría que añadir, patrióticamente: ¡y olé! ■

#### Limón & vinagre

### Felipe González

EXPRESIDENTE DE GOBIERNO

Si cada sueño fuera una página de un libro, Felipe González podría lucir una de las bibliotecas más rutilantes de España. Un auténtico tesoro. Pocos representaron como él la voluntad, el anhelo de cambio de un país. Un cambio político, social, cultural y hasta ético. Ese hombre de 40 años, con americana de pana, camisa de cuadros, greñas y puño en alto encarnó el definitivo adiós a un régimen en blanco y negro, tan sangriento como casposo. Al fin, todo era posible.

«Si hay un pasado que fue de ellos, el futuro es nuestro, de nuestra libertad consciente. El futuro es de la mayoría que quiere el cambio. Adelante. Conquistemos el futuro en paz. Conquistémoslo en libertad. Dejemos a nuestros hijos una España mejor, con el esfuerzo solidario de todos. Adelante y a ganar. España y el futuro es nuestro», este fue el mensaje que fue repitiendo a lo largo de los 25 días de campaña de 1982. Y arrasó. Sumó más de 10 millones de votos, de sueños. El PSOE ocupó 202 de los 350 escaños del Congreso. La primera de sus tres mayorías absolutas. Aún ganaría una cuarta vez.

#### Socialista por exclusión

González (Sevilla, 1942) creció en una familia modesta y en un barrio obrero de aluvión. Se matriculó en Derecho para no dar un disgusto a sus padres, él había escogido Filosofía. Llegó al socialismo por exclusión. La derecha estaba con la dictadura. Los comunistas le parecían admirables, pero no su con-\*



POR EMMA RIVEROLA

# Aupado al pedestal de la soberbia

Efe / Elvis González

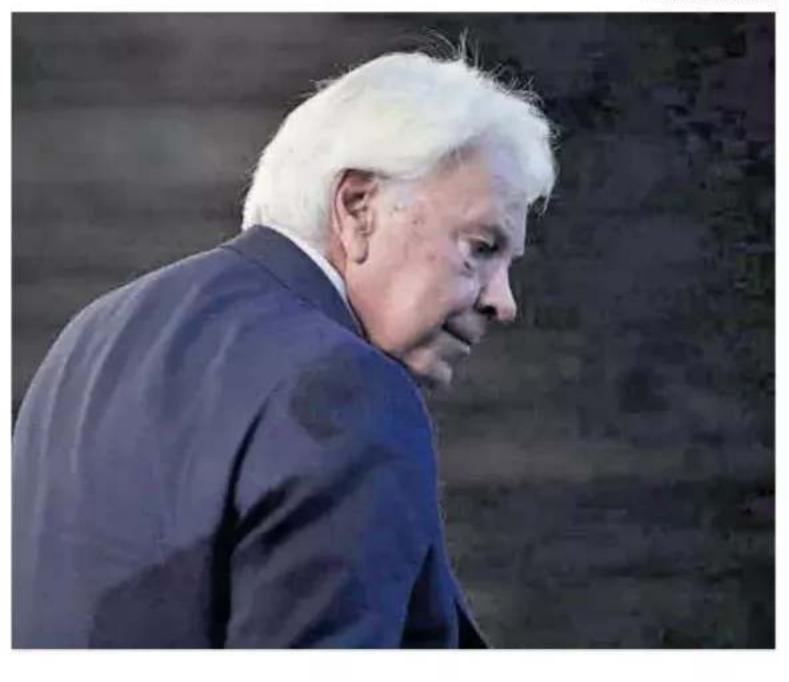

El expresidente del Gobierno Felipe González, en una visita reciente a Chile.

cepción de Estado. Así que, en 1962, se afilió a las Juventudes Socialistas. En 1970 ya formaba parte de la Comisión Ejecutiva del PSOE, se le conocía con el alias de Isidoro, y trabajaba como abogado laboralista. Entonces llegó el mítico congreso de Suresnes (1974). El PSOE aún estaba en la clandestinidad, pero el régimen ya agonizaba. Entre el alma exterior y la interior del partido, se impuso la que ya no miraba al exilio, sino al futuro. Y, contra todo pronóstico, un joven de 32 años fue elegido secretario general. González llevaría al parti-

do a cosechar los mayores triunfos de su larga historia.

¿Qué queda de aquel Isidoro de la clandestinidad? ¿Y de aquel candidato que alcanzó la mayoría absoluta cargando contra una derecha «ultramontana y amordazante, que dice mentiras y que cree que puede seguir engañando a nuestro pueblo»? Desde luego, permanece la brillantez, el verbo, el conocimiento, la inteligencia y la ironía. ¿La seducción? Según para quién. Ahora, González ya no carga su artillería contra los adversarios de los socialistas. Ha dado un

giro de 180º al cañón y lanza toda su brillantez, verbo, conocimiento, inteligencia e ironía contra la política de su partido y del progresismo en general.

Quizá son los sueños, quizá se indigestó de tanta admiración. Inflado de vanidad se ríe de sus descalificaciones. Pasó por El hormiguero de Antena 3. Se despachó a gusto contra Pedro Sánchez. También cargó contra Zapatero: «A lo mejor se entera, que le cuesta» (desconocemos si ZP tiene problemas de comprensión lectora, pero sí sabemos que consiguió acabar

con ETA sin recurrir al GAL). De rebote, el socialista también menospreció a Yolanda Díaz: «He oído a esta mujer de Más Madrid...», parece ser que aprenderse el nombre de la vicepresidenta y acertar con su formación política representa una dificultad insalvable para González. Hay que ver, lo que le cuesta...

Ni una palabra, ni una, dedicó el expresidente a los logros del Gobierno de coalición progresista. Ni para valorar las medidas sociales aprobadas, el crecimiento económico, la reducción de la deuda externa ni el peso creciente de España en el ámbito internacional. Menos aún para señalar, a las puertas de las elecciones europeas, la amenaza ultraderechista ni la peligrosa connivencia de los conservadores con ella. Parece ser que la derecha ya no le resulta tan «ultramontana ni amordazante» como aquella que combatía en su juventud. Quizá fue su paso por el consejo de administración de Gas Natural Fenosa, ese cargo que le resultó «muy aburrido», pero por el que ganó 126.500 euros brutos al año por 12 reuniones.

Aquel Isidoro que pasó a ser Felipe a secas, el que generaba entusiasmo porque era uno de los nuestros, lúcido y valiente, ha seguido escalando en el pedestal de su soberbia. No le falta razón en muchas de sus apreciaciones, pero cuando los elogios solo se reservan a uno mismo, resulta muy difícil atraer la admiración. El señor González ha convertido los pedazos de los sueños rotos en armas espurias.

